## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

### RESUMOS

DO

### 1° SEMINÁRIO SOBRE VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

São Paulo, Brasil, 2 a 4 de julho de 1986, realizado no Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

> Coordenadores: Prof. Dr. JOSÉ HENRIQUE GUIMARÃES Instituto de Ciências Biomédicas/USP.

> > Prof. Dr. MILTON SANTOS DE CAMPOS Instituto de Ciências Biomédicas/USP.

SÃO PAULO 1986

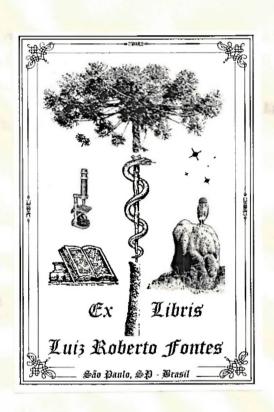

Reitor:

)

Prof. Dr. José Goldemberg

Vice-Reitor:

Prof. Dr. Roberto Leal Lobo e Silva Filho

Diretor:

Prof. Dr. Oswaldo Ubriaco Lopes

Vice-Diretor: Prof. Dr. Erney Felício Plessmann de Camargo

Chefe do Departamento: Prof. Dr. Milton Santos de Campos

#### FICHA CATALOGRÁFICA

Preparada pela Biblioteca do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo

Seminário sobre Vetores Urbanos e Animais Sinantrópicos (1.: 1986 - São Paulo, SP).

Resumos do Iº Seminario sobre Vetores Urbanos e Animais Sinantrópicos, realizado de 02 a 04 de julho de 1986, no De partamento de Parasitología do Instituto de Ciências Biomedicas da Universidade de São Paulo.

Coordenadores:

José Henrique Guimarães e Milton Santos de Campos São Paulo, 1986.

- 1. Entomologia urbana 2. Animais sinantropicos, Bioecologia e controle. 3. Vetores urbanos, Bioecologia e controle.
- I. Guimarães, José Henrique II. Campos, Milton Santos de.
- III. Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Departamento de Parasitologia.

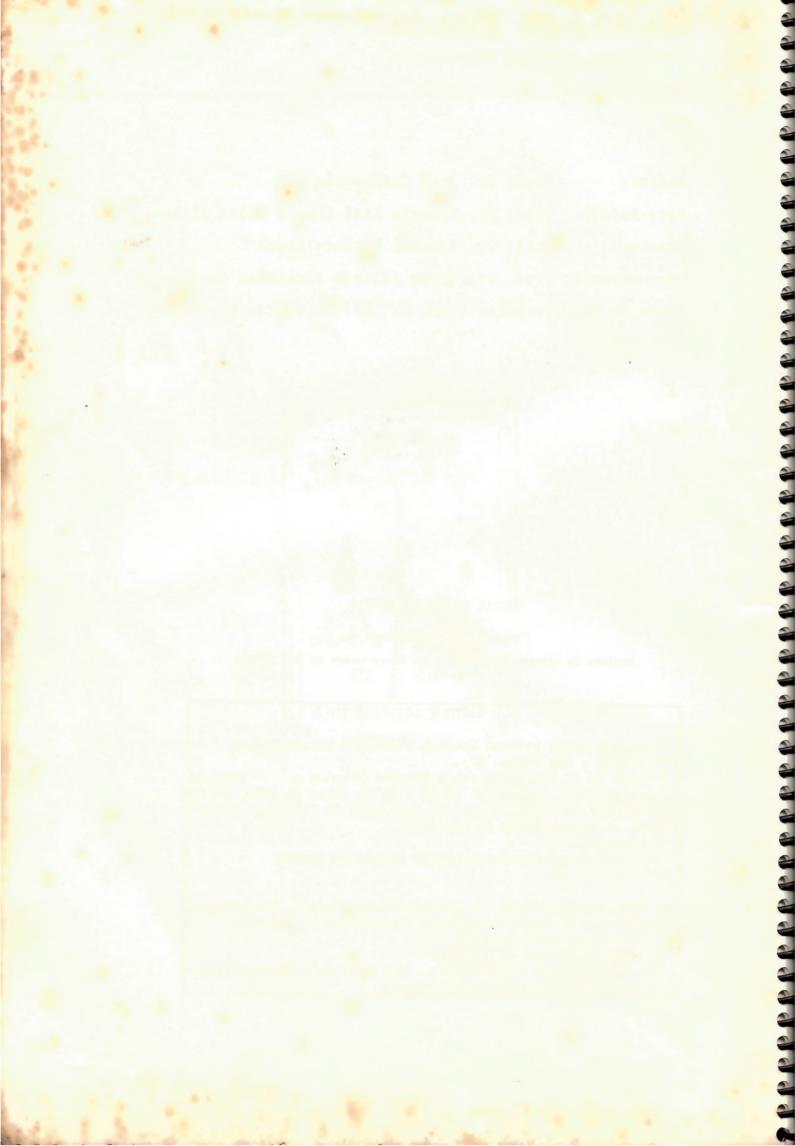

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

### RESUMOS

DO

I° SEMINÁRIO SOBRE VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS

São Paulo, S. P. - 2 a 4 de julho de 1986

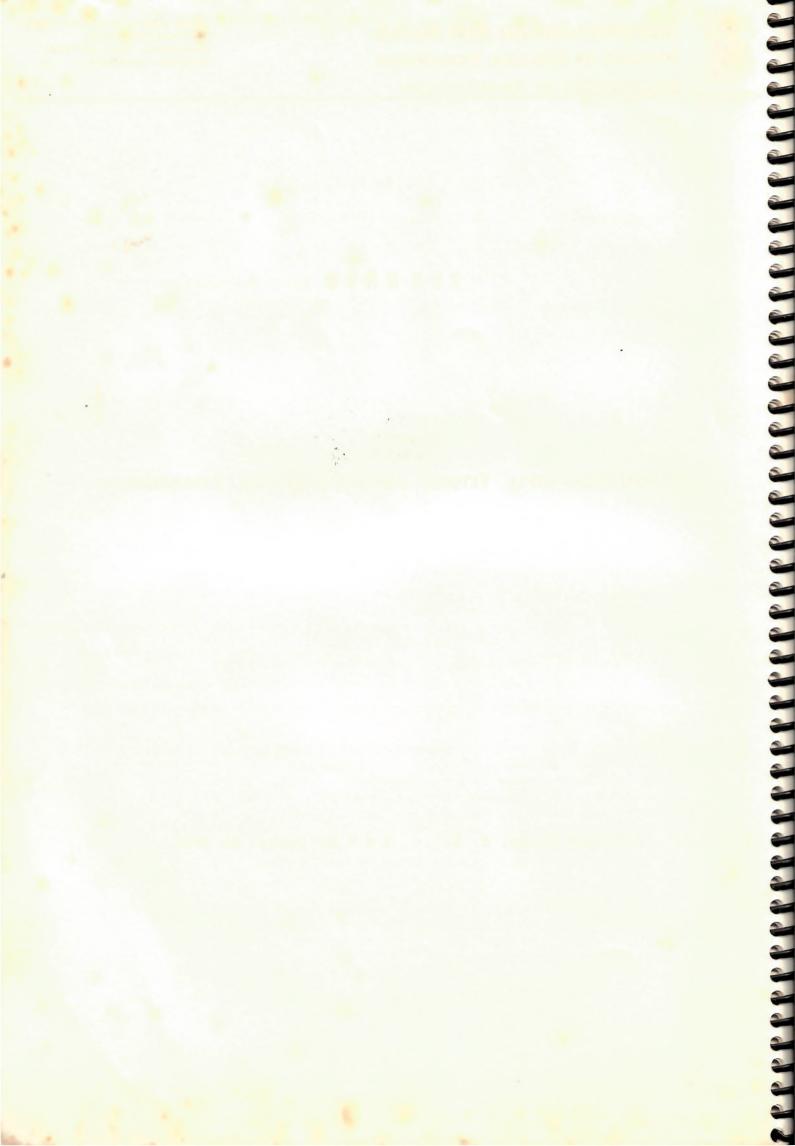



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

Os resumos dos trabalhos foram publicados a partir dos originais entregues aos organizadores do Iº Seminário sobre Vetores Urbanos e Animais Sinantrópicos.

Todavia, alguns foram redatilografados em máquina com fita de polietileno, para melhoria na qualidade de impressão.

Os trabalhos marcados com asterisco foram apresentados, porêm os seus autores não enviaram os resumos para publicação.

A Coordenadoria

### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

### INDICE

|    |         | páginas                                            |  |
|----|---------|----------------------------------------------------|--|
|    |         |                                                    |  |
| Α. | Introdu | ıção01                                             |  |
| В. | Agradeo | imentos02                                          |  |
| c. | Comissã | ío de recepção                                     |  |
| D. | Sessão  | de Abertura04                                      |  |
| Ε. | Program | nas                                                |  |
| F. | Sessão  | I:                                                 |  |
|    |         | Baratas, Escorpiões e Roedores sinantrópicos08     |  |
| G. | Sessão  | II:                                                |  |
|    |         | Simulideos20                                       |  |
|    | Palest  | Palestra:                                          |  |
|    |         | Epidemiologia do dengue e da febre amarela28       |  |
| н. | Sessão  | III:                                               |  |
|    |         | Artrópodos causadores direto de doenças ao homem30 |  |
| I. | Sessão  | IV:                                                |  |
|    |         | Ectoparasitas: Piolhos e Pulgas                    |  |
| J. | Sessão  | v:                                                 |  |
|    |         | Moscas sinantrópicas45                             |  |
| K. | Sessão  | VI:                                                |  |
|    |         | Culicidens                                         |  |



D

)

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (01) 210-4311

-01-

#### A. INTRODUÇÃO

Em janeiro de 1985, durante o XIIº Congresso Brasileiro de Zoologia, em Campinas, SP, foi realizado o Iº Seminário Brasileiro de Entomologia Urbana. Este evento contou com mais de participantes, incluindo representantes de universidades, sas multinacionais, orgãos federais e estaduais, e municipais vários estados do país. O objetivo principal deste encontro o de revisar as atividades realizadas em biologia, ecologia e con trole de insetos sinantrópicos e tentar aumento na pesquisa, com trocas de informações nesta área. A maioria dos participantes con bem sucedido o certame, nos solicitou a organização de um segundo seminário, se possível a ser realizado na de São Paulo. Nos foi pedido também, fosse dado maior atenção aos problemas ocasionados pelos vetores no ambiente humano, a interferência antrópica acentuada nos ecossistemas naturais e artificiais.

O Iº Seminário de Vetores Urbanos e Animais Sinantrópicos teve portanto uma maior abrangência incluindo 10 tópicos principais:

- 1 . Baratas: biologia e controle
- 2. Roedores urbanos: bioecologia e controle
- 3 . Escorpiões: ocorrência e controle
- 4 . Simuliidae: bioecologia e controle
- 5. Acaros de poeira domiciliar e alergias respiratórias
- 6. Dermatites causadas por ácaros ao homem e aos animais domésticos
- 7. Insetos e alergia
- 8 . Ectoparasitas: Piolhos e Pulgas
- 9. Moscas sinantropicas: prevalência e controle
- 10. Culicidae: biologia e ocorrência em áreas urbanas. Controle químico e repelentes.





### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-02-

A essência deste encontro foi a de possibilitar o máximo intercâmbio de opiniões e experiências entre os presentes, de modo a acelerar o desenvolvimento das áreas envolvidas. A estrutura do seminário foi modificada de modo a permitir que o problema em pauta fosse discutido pelos especialistas presentes, sob vários aspectos, numa visão multidisciplinar. O evento contou com 286 participantes tendo sido apresentados 54 trabalhos por 45 especialistas de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Apesar das diticuldades de ordem financeira enfrentadas para a realização deste evento, os resultados obtidos representam um ótimo investimento a todos os participantes, visando pesquisas futuras.

A esperança dos organizadores deste certame é que a ampliação de conhecimentos técnico-científicos sobre os vetores urbanos possam minimizar seus efeitos maléficos para a saúde dos homens e dos animais.

São Paulo, 07 de julho de 1986.

Coordenadores:

osé Henrique Guimarãe

Milton Santos de Campos



2

2

3

2

3

-

3

2

3

3

-----

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-03-

#### B. AGRADECIMENTOS

Os organizadores do Iº Seminário sobre Vetores Urbanos agradecem a valiosa colaboração das seguintes Instituições e Empresas:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CODAC

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMEDICAS - USP-na pessoa do Diretor, Prof. Dr. Oswaldo Ubríaco Lopes

TECNOSERVICE Tecnologia em Saneamento Ambiental

SAN-AIR Produtos de Saneamento Ltda.

BAYER DO BRASIL S.A.

CIBA-GEIGY Quimica S.A.

NESTLE Companhia Industrial e Comercial Brasileira de Produtos Alimentares

LABORATORIO SINTOFARMA

A todos os professores, funcionários e alunos que de al gum modo colaboraram para a realização do evento.

### C. COMISSÃO DE RECEPCÃO:

Adunquerque Mendes Silva (Instituto de Ciências Biomédicas - USP) Celuta Machado Paganelli (Instituto de Ciências Biomédicas - USP)



### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONEI (011) 210-4311

-04-

#### D. SESSAO DE ABERTURA

DATA:

02 de julho de 1986, quarta-feira

HORÁRIO:

8:30 horas

LOCAL:

Anfiteatro "A" do Setor Didático

Departamento de Parasitologia

Edifício Biomédicas II

Avenida Prof. Lineu Prestes, 1.374

Cidade Universitária Caixa Postal, 4365 São Paulo - SP.

#### ABERTURA SOLENE

#### I° SEMINARIO SOBRE VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS:

- a) Palavra do Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas
- b) Palavra do Chefe do Departamento de Parasitologia
- c) Palavra do Organizador do Seminario.



### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-05-

#### E. PROGRAMAS

#### SESSÃO TÉCNICA I

DATA: 02 de julho de 1986. HORÁRIO: 8:00 às 12:00 horas

TEMA: BARATAS, ESCORPIÕES E ROEDORES SINANTRÓPICOS

BARATAS: Biologia, ecologia e perspectivas de manejo integrado em áreas urbanas. Controle químico. Contro le integrado em hospitais de São Paulo. Roedores urbanos e seu controle em São Paulo. Controle de escorpiões em áreas urbanas.

Presidente de mesa: Dr. José Henrique Guimarães (ICB/USP).

#### SESSÃO TÉCNICA II

DATA: 02 de julho de 1986. HORÁRIO: 14:00 às 16:00 horas

TEMA: SIMULÍDEOS

SIMULIIDAE: Biologia. Ecologia na Região Neotropical. Controle com Bacillus thuringiensis var. israelensis em São Paulo e Parana. Estudos bioecológicos de borrachudos no Vale do Itajaí, SC. Eficiência da aplicação de larvicidas. Conteúdo entérico das larvas de simulídeos.

Presidente de mesa: Dr. Sixto Coscarón (ICB/USP).

#### PALESTRA

DATA: 02 de julho de 1986. HORÁRIO: 14:00 horas

TEMA: EPIDEMIOLOGIA DO DENGUE E DA FEBRE AMARELA

Palestrante: Dra. Lygia Bush Iversson

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA Faculdade de Saúde Pública/USP.



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-06-

#### SESSÃO TÉCNICA III

DATA: 03 de julho de 1986. HORÁRIO: 8:00 às 12:00 horas

TEMA: DOENÇAS CAUSADAS DIRETAMENTE POR ARTRÓPODOS AO HOMEM

Populações e variações sazonais de ácaros de poeira domiciliar. Dermatites por Sarcoptes, Demodex e por outros ácaros ambientais. Dermatites alergicas por contato com artrópodos. Dermatite por picada de artrópodos.

Presidente de mesa: Dr. Domingos Baggio (ICB/USP).

#### SESSÃO TÉCNICA IV

DATA: 03 de julho de 1986. HORÁRIO: 14:00 às 16:00 horas

TEMA: ECTOPARASITAS: PIOLHOS E PULGAS

Pediculus capitis. Prevalência e controle em Belo Horizonte, MG. Pulgas e dermatites alérgicas em animais domésticos em São Paulo. Prurigo de Hebra, prevalênlência e tratamento. Biologia, ecologia e controle de pulgas em áreas urbanas.

Presidente de mesa: Dr. Pedro M. Linardi, Parasitologia/UFMG

### SESSÃO TÉCNICA V

DATA: 04 de julho de 1986. HORÁRIO: 8:00 às 10:40 horas

TEMA: MOSCAS SINANTRÓPICAS

Problemas ocasionados por moscas sinantrópicas no Estado de São Paulo. Moscas em aviários, perspectivas de controle integrado. Problemas de controle de moscas em depósito de lixo a céu aberto. Moscas em área de manejo de vinhaça. Problemas ocasionados pela introdução da Chrysomya no Brasil Chloropidae: biologia, ecologia e provavel implicação na veiculação de patógenos.

Presidente de mesa: Dr. José Henrique Guimarães (ICB/USP).





# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4911

Departamento de Parasitologia

-07-

#### SESSAO TÉCNICA VI

DATA: 04 de julho de 1986. HORÁRIO: 14:00 às 16:00 horas

TEMA: CULÍCIDEOS

Ocorrência de culicídeos em recipientes artificiais no Estado de São Paulo. Controle do <u>Culex</u> na cidade de de São Paulo. Controle biológico de mosquitos através de peixes larvófagos. O aguapé e sua implicação ambiental. Repelentes naturais.

Presidente de mesa: Dra. Necira dos Santos Harmani, Zoonoses/PMSP.



2

3

9

9

3

2

3

2

ð

9999999

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-08-

### SESSÃO TÉCNICA I

DIA 02 DE JULHO DE 1986 - DAS 8:00 ÀS 12 HORAS.

PRESIDENTE DE MESA: PROF. DR. JOSÉ HENRIQUE GUIMARÃES

TEMA GERAL: "BARATAS, ESCORPIÕES E ROEDORES SINANTRÓPICOS"

#### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

- 8:30 "BARATAS: Espécies DOMICILIARES QUE OCORREM NO BRASIL PERSPECTIVAS DE MANEJO INTEGRADO. Relator: Dr. José Henrique Guimarães. (1CB/USP).
- 8:45 CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAUNA URBANA DE INTERESSE MÉDICO-SOCIAL CIFURB.
  Relator: Dra. Tânia Heloísa de Araújo Arigony
  (Fundação Zoobotânica Porto Alegre, RS).
- 9:00 BARATAS: MANEJO INTEGRADO EM HOSPITAIS EM SÃO PAULO Relator: Dra. Marília Rodrigues (Centro de Controle de Zoonoses, PMSP).
- 9:15 BARATAS: PERSPECTIVAS DE CONTROLE QUÍMICO\*
  Relator: Dra. Lucy Ramos de Figueiredo
  (FEEMA, RJ).
- 9:30 CONTROLE DE ROEDORES URBANOS.

  Relatores: Dr. Constâncio de Carvalho Neto

  (Centro de Controle de Zoonoses, PMSP).

  Dr. Jair Rosa Duarte\*

  (FEEMA, RJ)
- 10:00 PROBLEMAS DE CONTROLE DE ESCORPIÕES EM ÁREAS URBANAS.

  Mesa Redonda com os Drs.: George Antônio Silva(TECNOSERVICE SP), Horácio Capristrano Cunha (Secretaria Municipal da Saúde, PMSP) e Marília Rodrigues (Centro de Controle de Zoonoses, PMSP).



# VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE, PRIMEIRO SEMINÁRIO

-09 -

BARATAS, ESPÉCIES DOMICILIARES QUE OCORREM NO BRASIL. PERSPECTIVAS DE MANEJO INTEGRADO.

José Henrique Guimarães \*

3

As baratas constituem um dos mais importantes grupos de pragas urbanas. Muito embora se tenham descritas mais de 3.500 espécies de baratas em todo o mundo, apenas 0,5% destas apresentam associação com o homem (hábitos domiciliares). A maioria das espécies, apresentam distribuição tropical ou subtropical, ocorrendo de lado de fora das residências, sendo mais ativas durante a noite. Grande parte dos espécies adaptadas para viver no ambiente domissanitário são originárias da África Tropical.

No Brasil foram registradas as seguintes espécies:

Periplaneta americana (L.). Barata americana ou barata vermelha.

Espécie amplamente espalhada no ambiente urbano sendo encontrada principalmente em bueiros, esgotos, casas térreas, lixeiras de prédio, cemitérios, etc. Em São Paulo, durante as enchentes de verão, ocorre grande migração desta espécie dos bueiros para as residências próximas.

Periplaneta australasiae (Fabr.). Pouco frequente em São Paulo dentro de residências.

Periplaneta brunea (Burm.). Espécie tropical e subtropical, comum nos Estados Unidos. No Brasil só foi assinalada no Rio Grande de Sul (Albuquerque, 1964).

<u>Pycnocelus surinamensis</u> (L.). Barata de Surinam. Esta espécie apresenta hábitos fossoriais roendo raízes de plantas, tubérculos,

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor. Departamento de Parasitologia. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.



# VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-10-

)

3

3

3

etc. Ocorre em pilhas de folhas e outros detritos. É uma espécie partenogenética. Em São Paulo é relativamente frequente dentro de residências térreas, ocorre ainda nos estados de Pará, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro (Albuquerque, loc. cit.).

Leucophaea maderae (Fabr.). Barata cascuda ou barata grande dos armazens. Apresenta hábitos semidomésticos, sendo bastante espalhada nas regiões tropicais. Pouco se conhece da distribuição desta espécie. A biologia foi estudada por Pessoa & Correa, 1928.

Supella longipalpa (Fabr.). Espécie encontrada nas regiões tropicais e subtropicais, menos frequente na residência do que a barata americana e alemã. Pode ser confundida com a barata alemã - diferenciando-se por apresentar a asa da fêmea mais curta, nunca cobrindo inteiramente o abdôme. No Brasil foi registrada nos estados do Pará e Rio de Janeiro (Albuquerque, loc. cit.).

Blatta orientalis (L.). Ocorre em esgotos, porões, etc. As fêmeas são ápteras e os machos apresentam asas curtas. No Brasil é de ocorrência rara, tendo sido encontrada no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Neostylopyga rhombifolia (Stoll). Barata harlequim. Acredita-se que esta espécie seja originária da região Indo-Malaia. Temos encontrado com bastante frequência adultos desta barata em hospitais e dentro de residências, na cidade de São Paulo. Não tenho conhecimento da ocorrência desta espécie em outras áreas do país.

Blatella germanica (L.). Barata alemã ou baratinha. A barata alemã é a espécie mais importante nas cidades do Brasil e outras

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor. Departamento de Parasitologia.
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.



# VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE, PRIMEIRO SEMINÁRIO

-11-

regiões do mundo, invadindo prédios, restaurantes, hospitais, hotéis, etc. Em São Paulo é a espécie mais comum em banheiros, cozinhas, dispensas, oferecendo grande risco à saúde, quando ocorre em hospitais. Em residências são encontradas em forros, vão mortos entre paredes ou divisórias, atrás de geladeiras, armários de cozinha, etc.

#### MANEJO INTEGRADO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

O objetivo do manejo integrado é o estabelecimento de um programa que inclua todos os princípios que regulam ou limitam uma população natural ou artificial, dentro de uma visão multidisciplinar. Na prática, tal programa visa reduzir as populações de baratas a níveis toleráveis dentro das habitações humanas, redução ou eliminação dos reservatórios de baratas no meio exterior e promover um uso mais racional dos inseticidas.

Os componentes táticos de manejo de baratas em ambiente urbanos consiste nos seguintes ítens:

a) Educação - Como a filosofia de controle integrado visa reduzir a população de vetores a níveis toleráveis ao invés de erradicá-los, torna-se necessário concientizar as populações, esclarecendo os objetivos das campanhas de controle. Geralmente, a população tem uma idéia errônea de que todo problema de controle tem uma solução química. Haveria necessidade de se estabelecer NIT (nível de infestação tolerável) realistas na elaboração de um programa de manejo, para cada segmento da comunidade.

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor. Departamento de Parasitologia. Instituto de Ciências Biomedicas, Universidade de São Paulo.



# VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-12-

Ð

- b) Modificação do Ambiente A supressão de certas condições para o desenvolvimento das baratas, tais como alimento, umidade, temperatura e abrigo deve receber atenção primordial num programa de manejo integrado. A chave para o controle de baratas é basicamente a limpeza, de modo que nenhuma substância que sirva de alimento para este inseto esteja acessível. As baratas não sobrevivem no ambiente humano sem provimento de alimento e áqua.
- c) Inseticidas São componentes importantes no controle de baratas por sua eficiência. Devem-se usar apenas os produtos recomendados para uso domissanitário e mesmo assim tomando-se as precauções, pois muitos são tóxicos para o homem e animais. Tratamento em grande escala deve ser realizado por firmas especializadas. A tendência moderna é a utilização de produtos seletivos, aplicados em locais estratégicos ("spot treatment"), procurando-se conhecer os hábitos das espécies envolvidas.

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor. Departamento de Parasitologia. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.



# VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-13-

CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO DE FAUNA URBANA DE INTERESSE MEDICO-SOCIAL - CIFURB

Tania Heloisa de Araújo Arigony

3

3

3

3

3

3

5555555

A melhoria das condições de vida para a população brasilei ra tem sido uma preocupação constante das autoridades responsáveis pela saúde pública em geral e, principalmente, dos aglomerados urbanos em áreas periféricas.

A problemática ligada à saúde pública e bem estar social tem se caracterizado pela elevada incidência de enfermidades infecciosas, parasitárias, acidentes provocados por animais diversos (peçonhentos, urticantes) e pela presença de espécimes nocivos e indesejáveis em relação à higiene de ambientes domésticos. Estes ma les podem ser tecnicamente evitados ou amenizados através de medidas pertinentes envolvendo o estudo e a avaliação dos agentes causadores. A falta de conhecimento sobre a posição taxonômica e biologia dos animais que interferem na qualidade de vida urbana, vem dificultando o esforço médico-sanitário para o correto atendimento aos eventos registra dos e à adoção de medidas profiláticas adequadas. Assim, torna-se necessário uma caracterização prática desta fauna urbana no sentido de fornecer subsídios úteis às autorida des responsáveis pela saúde pública.

Assim, para possibilitar a correta e adequada identificação de fauna urbana de interesse médico-social foi criado o Centro de Identificação de FAUNA URBANA (CIFURB).

Este Centro, inaugurado com o apoio financeiro do CNPq(Processo nº 40.7394/85-ZO) conta basicamente com a infraestrutura do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, MCN/FZB, onde está funcionando des de 7 de janeiro de 1986.

Bióloga do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Rua Salvador França, 1427 - Cx. Postal 1188 - 90.610 - Porto Alegre, RS-Brasil



-14-

BARATAS: MANEJO INTEGRADO EM HOSPITAIS EM SÃO PAULO

Marilia Rodrigues\*

3

9

3

3

3

3

3

3

2

ことと

Esse trabalho visa diminuir o uso de inseticidas qui micos nos hospitais municipais, no combate à B. germânica e P. americana. Consta de inspeções periódicas, quando é feito um relatório do nível de infestação, além de fornecimento de orientações profiláticas como as referentes à manutenção de prédio e melhoria das condições de higiene.

No caso de haver média ou alta infestação, usa-se in seticida à base de piretróide; porém, como o método químico é sempre um transtorno para a unidade hospitalar, teve início uma experiência de associar aos inseticidas métodos alternativos de combate:

- isca de ácido bórico que após uma desinsetização por métodos químicos, contribuiria para manter a infestação em níveis baixos. Foram feitos testes em laboratório, e em algumas áreas de um hospital municipal, com resultados satisfatórios;
- fosforado-Alfacron (azametifós) produto para pincelar, primeiramente indicado para moscas, onde na Penitenciária Femenina conseguiram-se otimos resultados, e em breve, será desenvolvido teste em hospital;
- sílica aerogel produto largamente difundido nos EUA, porém, muito difícil de ser encontrado no Brasil. O trabalho está em fase de pesquisa bibliográfica e contatos com firmas para a obtenção de material para teste.

É sempre importante ressaltar que, juntamente com a desinsetização, é fundamental a educação sanitária dos funcionários e pacièntes da Unidade, para que o trabalho de controle de insetos seja eficaz.

<sup>\*</sup> Médica Veterinaria do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Higiene e Saúde da PMSP, Rua Santa Eulália, 86 - Santana - São Paulo, CEP - 02031.



-15-

#### CONTROLE DE ROEDORES URBANOS

Constâncio de Carvalho Neto\*

3

3

2

3

9

3

3

3

2

Os roedores urbanos mais encontradiços em quase todos os grandes centros urbanos brasileiros são de três espécies: o
pequeno Mus musculus (camundongo ou catita), o ágil Rattus rattus
(rato preto ou rato de telhado) e o temido Rattus norvegicus (rataza
na ou gabiru); esta última, por ser de maior porte e mais agressiva,
acaba representando o maior problema, não só pelos danos materiais
que provoca, mas, principalmente, por ser transmissor de um grande
número de moléstias, tanto ao homem como a outras espécies animais.
A leptospirose, uma dessas zoonoses, figura entre aquelas que vêm
acometendo o homem com incidência progressiva e crescente, especialmente nas cidades onde o fenômeno das enchentes é frequente.

O combate a esses roedores urbanos requer cuidadoso planejamento e persistência nas ações, caso contrário, corre-se o risco de verificar-se o conhecido "efeito boomerang", onde o número de ratos cresce ao invês de diminuir quando se pratica erros têcnicos nesse trabalho.

Nenhum programa de controle poderá ser bem sucedido se não precedido e acompanhado por um processo educacional das comunidades envolvidas. Por outro lado, a escolha das técnicas e métodos de desratização deve ser adequada a cada centro urbano. A seleção dos raticidas a serem empregados deve igualmente ser cuidadosa e mediante critérios de segurança e, acima de tudo, de respeito ao ecosistema.

<sup>\*</sup> Médico Veterinário do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Higiene e Saúde - PMSP, r. Santa Eulália, 86 - CEP: 02031. São Paulo/SP.



#### "MESA REDONDA"

#### PROBLEMA DE CONTRÔLE DE ESCORPIDES EM AREAS URBANAS

George Antonio Silva\*

Foi solicitada pelos coordenadores do 10 SEMINÁRIO SOBRE VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS a abordagem do tema em epigrafe, tema que depende de informações oficiais de vários orgãos públicos de pesquisa e contrôle, julgamos de fundamental importância, pelo menos na parte de contrôle e combate que nos é mais familiar, contar com a presença e colaboração dos profissionais abaixo pelos meios que dispõe e pela experiência já conhecida na area:

#### Dr. HORACIO CAPISTRANO CUNHA

Biólogo da Secretaria Municipal de Saude - Depto de Zoonoses - Belo Horizonte.

Onde alem do pleno exito na campanha de captura de escorpiões na grande Belo Horizonte (perto de 25.000 exemplares) vem obtendo muito sucesso no combate e exterminio em locais de dificil acesso, com excellente margem de segurança e sem acidentes registrados, utilizandos se de metodos bem semelhantes aos empregados por nossa empresa aqui em São Paulo, com o produto "LINDAINE" (1)

#### Dra. MARILIA RODRIGUES

3

3

Médica veterinária do Centro de Contrôle de Zoonoses da Secretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura do Municioio de São Paulo - SP - Esta não dedicou-se ainda ao trabalho de captura e combate de escorpiões, porém em função do Orgão em que trabalha conseguiu obter de ma - neira satisfatória, através de chamados de areas infestadas, permitin do identificar um foco em potencial de escorpiões em uma região de

<sup>\*</sup> Biologo: Empresa TECNOSERVICE Planejamento e Aplicações Tec. Ltda.

Rua Pedro Tezin, 182 - Cep. 02352 - São Paulo Tel.204.9133



São Paulo, zona leste, bairro de Itaquera, setor COHAB que é um conjunto residencial de grande densidade demografica que nos era desconhecido até então, visto que, ao longo de 20 (vinte) anos vinhamos o perando apenas na zona sul, bairros do Morumbi e Jardim Guedalla de onde partiam a totalidade de chamados para este tipo altamente especializado de controle.

### CONTROLE DE ESCORPIDES EM 22 CASAS ZONA SUL DE 1978/1983

O1-PRODUTOS UTILIZADOS
Herbicida convencional a base de Paraquat 22% tendo a agua como o seu veiculo para aplicações em faixa de 3,00 m. no perimetro externo das propriedades, quando estas se delimitavam com terrenos baldios, fato muito comum na região. Com esta aplicação tinhamos uma faixa para fazer a aplicação de defensivos, sem que o mesmo se dispersasse no meio da vegetação, aplicando diretamente na terra apos a secagem e limpeza da faixa que chamamos de segurança. A dosagem utilizada para a capina quimica era de 1% ou seja 100ml do concentrado emulsionavel para 10 litros de agua.

02-DEFENSIVOS UTILIZADOS LINDAINE (1) 20% Concentrado emulsionavel na concentração de 100 ml (2%) para 10 litros de água em associação com o produto que se segue. (ver observação (1).

3

3

DIAZINON 60 E, grupo fosforado a 60% de principio ativoassociado' ao produto anterior na proporção de 120 ml de principio ou seja , 200 ml do concentrado para os mesmos 10 litros de agua.

03-EQUIPAMENTO

Utilizamos dois equipamentos iguais para as aplicações a fim de o herbicida que eventualmente possa restar nos dutos do mesmo não a tingir e danificar a grama e vegetação nas areas internas da propriedade.

Pulverizador de aço inox, com pressão constante, manual, equipado com bico pulverizador tipo leque modelo 8001, ou seja abertura de ângulo é de 80 graus e a sua vazão é de 01 galão por hora.

O4-ASSOCIAÇÃO E RESULTADOS

Com a associação supra tinhamos plenas condições em dar combate a escorpião e simultaneamente a baratas e demais insetos rasteiros, que lhe serve como alimento. Os resultados obtidos foram excelentes e havia manutenção periodica sempre nas areas externas para que fosse evitada uma possível reinfestação.

OBSERVAÇÃO (1) LINDAINE "c l o r a d o "
Apesar de não haver substituto este produto foi proibido em 09/85

<sup>=</sup>Biologo : TECNOSERVICE Planejamento e Aplicações Tecnicas Ltda Rua Pedro Tezin, 182 Cep 02352 -S.Paulo - Tel. 204.9133.



#### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-18-

#### SESSÃO TÉCNICA II

DIA 02 DE JULHO DE 1986 - DAS 14:00 ÀS 16:00 HORAS

PRESIDENTE DE MESA: DR. SIXTO COSCARÓN

TEMA GERAL: "SIMULÍDEOS"

### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

- 14:00 ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS BIOLOGICOS, ECOLOGICOS Y TAXONOMICOS DE LOS SIMULÍDOS EN LA REGION NEOTROPICAL.
  Relator: Dr. Sixto Coscarón (ICB/USP).
- 14:15 BIOECOLOGIA DOS SIMULÍDEOS DO VALE DO ITAJAÍ, SC.
  Relatores: Dr. Gilson R. P. (EMPASC, SC), Dr. Gosuke Sato
  (EMPASC, SC), Dr. Renato A. Pegoraro (EMPASC, SC).
- 14:45 CONTROLE DE SIMULÍDEOS NO RIO GRANDE DO SUL: UTILIZAÇÃO DE CALHAS "SC" PARA OS TRATAMENTOS COM <u>BACILLUS</u> <u>THURINGIENSIS</u>

  VAR. <u>ISRAELENSIS</u>.

  Relatora: Dra. Sandra T. Magni

  (Serviço de Controle de Vetores, SSMA, RS).
- 15:00 BIOLOGIA E CONTROLE DE SIMULÍDEOS NO ESTADO DO PARANÁ
  Relator: Dr. Edson L. G. Guimarães
  (SUREHMA, PR).
- VAS DE SIMULÍDEOS (Diptera, Simuliidae). RIO PASSAÚNA, CURITIBA, PR. Relatora: Dra. Ana Leuch Lozovei

  (Departamento de Patologia Básica, UFPR).
- 15:30 PERSPECTIVAS DO USO DO <u>BACILLUS THURINGIENSIS</u> <u>VAR, ISRAELENSIS</u>
  NO CONTROLE DE BORRACHUDOS NO BRASIL.
  Relator: Dr. Carlos Fernando S. de Andrade
  (Departamento de Zoologia, IB/UNICAMP).
- 16:00 AVALIAÇÃO EM CONDIÇÕES NATURAIS DE TRÊS FORMULAÇÕES DE CON-CENTRAÇÃO EMULSIONAVEL DE <u>BACILLUS THURINGIENSIS</u> VAR. <u>ISRAE-LENSIS</u> (H.14) PARA CONTROLE DE SIMULÍDEOS NO LITORAL DO NORTE DO ESTA DO DE SÃO PAULO.

Relator: Dr. Carlos José Coutinho (SUCEN, Caraguatatuba, SP).



-19-

ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS BIOLOGICOS, ECOLOGICOS Y TAXONOMICOS DE LOS SIMULIDOS EN LA REGION NEOTROPICAL:

9

3

3

Sixto Coscarón \*

Se da una breve introducción de la importancia sanitaria de estos insectos y los problemas que causan en la economía por acción de las picadas en el hombre y animales.

Referente a los trabajos sobre biología se have un comentario sobre la escasez información en estos temas, donde solo hay algunas aisladas contribuciones especialmente relacionadas con parásitos y patógenos.

Se trata con mayor detalle el tema relacionado con taxonomía, donde existen mayor número de contribuciones. Se comenta cual es el grado de avance, pudiéndose adelantar, que pese no estar aun publicados, se conoce bastante bien la tribu Prosimuliini donde se encuentran los géneros Tlalacomyia, Mayacnephia, Araucnephia, Araucnephioides, Cnesia, Gigantodax, Cnesiamima, Austrosimulium, Lutzsimulium y Kempfsimulium, con adecuadas descripciones de sus especies y su distribución. En cuanto a la tribu Simuliini, representada por el género Simulium exclusivamente, comprende en la región Neotropical 226 especies sin que haya hasta el momento un satisfactorio estudo que las trate en conjunto y las agrupe en taxones supraespecíficos, con miras a facilitar las determinaciones y entender su evolución y biogeografía.

Con miras a llenar ese vacío se presenta un cladograma agrupando en subgéneros o categorías equivalentes. Se ubican así los subgéneros Eusimulium (2 spp.), Byssodon (3 spp.), Psilozia (3 spp.), Pternaspatha

<sup>\*</sup> Instituto de Ciências Biomedicas - Universidade de São Paulo.



-20-

con subgrupo nigristrigatum (10 spp.) y subgrupo nemorale (16 spp.),
Notolepria (6 spp.), Inaequalium con subgrupo inaequale (12 spp.) y
subgrupo botulibranchium (3 spp.), Psaroniocompsa (13 spp.)
Cerquedrellum (13 spp), Coscaroniellum (3 spp.), Chirostilbia con
subgrupo pertinax (8 spp.) y subgrupo subpallidum (3 spp.), Ectemnaspis con subgrupo bicoloratum (11 spp.), subgrupo romanai (7 spp.),
subgrupo perflavum (8 spp.), subgrupo dinellii (10 spp.), Simulium S.
Str. (24 spp.), Hearlea (18 spp.), Hemicnetha con subgrupo mexicanum
(11 spp.), subgrupo paynei (4 spp.) y subgrupo brachycladum (3 spp.),
Grenierella con subgrupo lahillei (3 spp.), subgrupo nigrimanum (1 sp.)
y subgrupo muiscorum (1 sp.), Thyrsopelma con subgrupo scutistriatum
(1 sp.), subgrupo hirtipupa (1 sp.) y subgrupo orbitale (5 spp.) y
três grupos de especies equivalentes a subgeneros innominados: grupo
blancasi (3 spp.), grupo quadrivittatum (1 sp.) y grupo oviedoi (2 ssp.).

Se hace notar la escasez de información en diversas regiones, como en Brasil donde existen 8 estados en que no han sido citados y otros en que la cantidad es muy baja. Con mayores colectas se acrecentará el número de especies y la distribución geográfica de las conocidas.

<sup>\*</sup> Instituto de Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo.



-21-

BIOECOLOGIA DOS SIMULÍDEOS DO VALE DO ITAJAÍ, SC Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S/A (EMPASC) Estação Experimental de Itajaí.

Relatores: Gosuke Sato \*

3

3

3

3

3

9

)

à

3

9

3

3

3

3

3

Renato Arcangelo Pegoraro \*
Gilson Rudinei Pires Moreira \*

Dentre as áreas de maior incidência de ataque de simulídeos ao homem no Estado de Santa Catarina, destaca-se a região de Joinville, onde a densidade de picadas atinge níveis não toleráveis. A situação persiste há vários anos, diversas tentativas de controle tem sido desenvolvidas sem sucesso e o nível de conhecimento sobre o problema encontra-se na fase incipiente.

Com os objetivos de: conhecer as espécies, indicar as espécies antro pofilas, determinar a abundância relativa das espécies, estudar os inimigos naturais dos simulídeos da região de Joinville, a equipe de pesquisadores de simulídeos da EMPASC, elaborou 4 projetos a seguir: 1º - Levantamento de espécies de simulídeos; 2º Abundância estacional de simulídeos; 3º Biologia de simulídeos antro pofilos e 4º Levantamento de peixes predadores de larvas de simulídeos.

Com base em coletas manuais de larvas e pupas, efetuadas no período de outubro/1984 a novembro de 1985 no 1º projeto, foram constatadas 25 espécies a seguir: Lutzsimulium hirticosta; Simulium botulibranchium; S. (Chirostilbia)

pertinax: S(c). acarayense, S.(C.) prumirimense; S.(C.) empascae sp.n.; S.(C.) sp.

A; S.(Thyrsopelma) orbitale; S.(T.) itaunense, S. (Psaroniocompsa) aequifurcatum;

S.(P.) auripellitum; S.(P.) incrustatum; S.(P.) anamariae; S.(P.) auristriatum;

S.(P.) brevifurcatum; S.(Inaequalium) inaequale; S.(I.) clavibranchium; S.(I.)

subnigrum; S.(I.) diversibranchium; S.(I.) mariavulcanoae; S.(I.) travassosi;

S.(I.) sp. B; S.(Ectemnaspis) perflavum; S.(E.) dinellii e S.(E.) lewisi.

Com o proposito de conhecer os processos que determinam a abundância de simulídeos, iniciou-se em fevereiro de 1986 o experimento sobre a Abundância Estacional de larvas e pupas de simulídeos. A densidade relativa das larvas e pupas de simulídeos da Bacia do Rio da Prata será quantificada através de tiras

<sup>\*</sup> Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A. (EMPASC) Estação Experimental de Itajaí, SC.



-22-

plásticas substituídas quinzenalmente. Paralelamente serão quantificadas os seguintes parâmetros físico-químicas da água: temperatura, velocidade, pH, oxigênio dissolvido, Demanda Biológica de Oxigênio (DBO), condutibilidade elétrica e sólidos totais em suspensão.

3

9

2

2

3

9

9

2

2

2

2

2

9

9

3

9

3

2

1

3

5

O experimento encontra-se na fase inicial. O pequeno número de amos tras coligidas impede uma análise detalhada sobre a abundância estacional das di ferentes espécies, bem como sobre os parâmetros físico-químicos estudados.

Em relação ao 3º projeto, iniciou-se em janeiro/86 o experimento so bre a determinação de longevidade de simulídeos antropófilo (Simulium pertinax) em ambiente controlado, oferecendo diferentes dietas. Numa fase posterior, pretende-se fechar o ciclo reprodutivo da espécie em criadouro semi-natural.

Conforme levantamento de peixes efetuado, através de capturas mensais em rede-sombrite e peneira, no Projeto de Levantamento de Peixes Predadores de Larvas de Simulídeos, no período de janeiro/85 a fevereiro/86, foram constata das 35 espécies.

Dos 3.241 exemplares de peixes capturados em 35 riachos diferentes, foram analisados 851 quanto a presença de larvas e pupas de simulídeos no seu trato digestivo. Dezoito especies a seguir: Acentronichthys leptos; Characidium sp.; Hemipsilichthys cameroni; Pimelodella cf. transitória; Rhamdia quelen; Astyanax sp. A,B e C; Briconamericus sp.; Deuterodon sp. Hemipsilichthys sp.; Hollandichthys multifasciatus; Microglanis cottoides; Mimagoniates cf. microlepis; Phalloceros caudimaculatus; Pseudotothyris obtusa e Rineloricaria sp. B foram consideradas predadoras de simulídeos. Dentre elas, as quatro primeiras se destacaram em quantidade e em frequência de larvas no tubo digestivo.

Devido as condições específicas exigidas para o desenvolvimento das larvas de simulídeos, e pelo fato de não ter encontrado nenhuma espécie de peixe que preda exclusivamente larvas de borrachudo, acredita-se que ele não seja o inimigo natural indicado para controlar os simulídeos da região em estudo.

<sup>\*</sup> Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A. (EMPASC) Estação Experimental de Itajaí, SC.



-23-

CONTROLE DE SIMULÍDEOS NO RIO GRANDE DO SUL : UTILIZAÇÃO DE CALHAS "SC" PARA OS TRATAMENTOS COM Bacillus thuringiensis var. israelensis.

MAGNI, S.T.\*; RUAS NETO, A.L.\*\*; SOUZA, M.A.T.\*\*; SEVERINO, S.\*\*\*; de MÉLO, J.L.B.\*\*\*; SILVEIRA, S.M.\*\*\*\*; de FORTES, N.D.F.\*\*\*\*.

A eficiência de <u>Bacillus thuringiensis</u> var. <u>israelensis</u> para o controle de Simulídeos foi avaliada através de testes à campo em cincomunicípios da serra gaúcha.

Por ocasião das aplicações deste larvicida, as medidas de vazão dos cursos d'água foram obtidas através de calhas "SC" (modelo Parshall modificado). A redução larval foi avaliada por meio de substratos artificiais (lajotas de ardósia de 25cm x 25cm) previamente colocadas nos cursos d'água de 500m em 500m. Utilizando-se uma escala de vazão que estabelece a concentração de produto e a distância de aplicação, basea da na vazão e no transporte ativo esperado; foram escolhidos os pontos de aplicação.

Testes realizados com as formulações Vectobac e Teknar sobre as se guintes espécies de simulídeos: S.(Chirostilbia) pertinax, S.(Chirostilbia) prumirimense, S.(Thyrsopelma)orbitale, e S.(Inaequalium)sp. demons traram uma redução larval de 90 a 100% até uma distância de 650m abaixo do ponto de aplicação (leituras realizadas 24hs e 48hs após o teste) para o Vectobac utilizado à 12 ppm (yazão de 22,60 m³/min.) e 15 ppm(vazão de 3,42 m³/min.). Com o Teknar a redução larval obtida foi de 100% até 800m abaixo do ponto de aplicação e de 97,5% à 900m.(leituras realizadas 48hs após o teste). Neste teste a concentração de larvicida utilizada foi de 15ppm (vazão de 10,6m³/min.)

Uma segunda bateria de testes (99 aplicações de Teknar e 52 de Vectobac sobre S.Chirostilbia) pertinax obteve reduções larvais de 90% em vazões menores que 5m³/min. e irregulares em vazões superiores a este nível.

Os produtos testados apresentam eficiência e transporte ativo bastam te satisfatórios para o controle de simulídeos. A existência de acidentes naturais (empoçamentos, bifurcação de cursos d'água, cachoeiras, etc...) interferem no transporte ativo dos larvicidas sendo necessário a adequação da metodologia empregada.

<sup>\*</sup>Bióloga, \*\*Médicos-Veterinários, \*\*\*Técnicos auxiliares, \*\*\*\*Estagiários Serviço de Controle de Vetores- SSMA-RS / Rua dos Andradas,1444,conj.54.
Porto Alegre- RS. - 90.000



-24-

GUIMARÃES, E.L.G. BIOLOGIA E CONTROLE DE SIMULÍDEOS NO ESTADO DO PARANÁ. SUPERIN TENDÊNCIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - SUREHMA.

O controle de borrachudos tem-se revestido de interêsse por serem estes insetos uma praga do homem e animais domésticos nas zonas rurais e periferia das zonas urbanas em todo o Estado do Paraná. A principal espécie identificada é o Simulium pertinax Kollar, pela maior frequência nas coletas. Segue-se o S.orbitale, S.subnigrum, S.cruzii e S. spp. Tem-se verificado que os borrachudos são frequentes em todo o território estadual, não existindo uma área definida de maior incidência. Até 1.983, empregava-se para o controle o método químico, com o emprego de larvici da à base de Temefos (organofosforado). Contudo ter-se observado o aparecimento resistência destes insetos frente ao inseticida e por ter-se optado em não utili zar substâncias químicas nocivas ao ambiente e ao homem, excluiu-se este método. Passou-se, então, a empregar o método mecânico, com a limpeza dos rios para a reti rada de troncos, galhos, folhas, lixo, etc, e, a escovação de pedras e lajes com escovas de cerdas duras; acompanhado por algumas práticas ecológicas como a proteção e o repovoamento das matas ciliares, da fauna e dos peixes este método tem-se mostrado eficaz pois, até 1.985 conseguiu-se reduzir a incidência de picadas em ' cerca de 70% da população rural, em mais de 20 municípios do estado: Antonina, Apu carana, AraPONGAS? Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Guaraniaçu, Ivaí, Ivaiporã, Lapa, Londrina, Manoel Ribas, Maringá, Morre tes, Pato Branco, Palmital, Pitanga, Quatiguá, Rolandia e Toledo.

Em termos de densidade isto corresponde à uma redução de 50% da população de '

borrachudos, nestes municípios.

3

2

Tem-se testado em laboratório a utilização do <u>Bacillus thuringiensis</u> var. <u>is</u> - raelensis que mostrou-se letal às larvas deste inseto e deverá ser utilizado no controle de borrachudos, integrado com o método mecânico.



-25-

CONSIDERAÇÕES SOBRE MICROALGAS DO CONTEÚDO ENTÉRICO DAS LARVAS DE SIMULÍDEOS, (DIPTERA-SIMULIDAE), RIO PASSAÚNA, CURITIBA, PARANÁ.

Ana Leuch Lozovei; Marcia Costa Itibere da Cunha; Julio Dellome Filho; Rosangela Maria de Azevedo Bassi — Departamento de Patologia Básica da UFPR.

þ

9

9

3

3

è

O trecho do rio estudado localiza-se próximo à PR-2 e Rua das Violetas em Butiatuvinha. Foi investigado numa extensão de aproximadamente 1,4 km. Nesta área, sua largura média atinge cerca de 2,70 m com profundidade média de 0,80 m. O rio situa-se à jusante do aterro sanitário de Lamenha Pequena. Há cerca de doze anos as águas do rio recebem o chorume que escorre do lixo.

O estudo foi realizado durante 24 meses consecutivos (de janeiro de 1984 a dezembro de 1985) em que coletavam-se, uma vez por mês, amostras de larvas e de agua do manancial para análise qualitativa e comparada de gêneros de microalgas. As amostras de microalgas foram coletadas com rede de fitoplâncton de nailon com cerca de 45 um de abertura de malhas e as das larvas juntamente com todos os tipos de substratos.

No laboratório, a água do manancial era reduzida de 50 ml para 25 ml por centrifugações a fim de concentrar as microalgas. Para analisar o conteúdo entérico, dissecou-se 4.382 larvas de simulídeos de diferentes estágios de desenvolvimento. A identificação das microalgas, de ambos os habitats, foi realizada paralelamente "in natura" e após a oxidação lenta ao microscópio óptico de 40 aumentos e objetiva de imersão, respectivamente.

No estudo comparado entre o conteúdo enterico e o da agua do manancial até o momento conseguiu-se identificar:

67 gêneros de microalgas no trato digestivo 76 gêneros de microalgas na água do manancial

Estes gêneros ocorrem em diferentes frequências e percentagens ao longo do período de estudo. Comparando os dois estudos paralelos, alguns gêneros apresentam-se ora predominantes no trato digestivo ora na agua do manancial ou ainda predominam ao mesmo tempo em ambos, como segue:

| predominam ao mesmo tempo o | em ambos, como segue. |                   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Gêneros                     | Conteúdo entérico     | Agua do manancial |
| Ankistrodesmus sp           | predominou            | nao predominou    |
| Cymbella sp                 | sim                   | não               |
| Frustulia sp                | sim                   | não               |
| Scenedesmus sp              | sim                   | nao               |
| Staurastrum sp              | sim                   | nao               |
| Microcystis sp              | não                   | sim               |
| Gyrosigma sp                | sim                   | sim               |
| Navicula sp                 | sim                   | sim               |
| Oscillatoria sp             | sim                   | sim               |
| Pleurosigma sp              | sim                   | sim               |
| Rhaphidiopsis sp            | sim                   | sim               |
| Synedra sp                  | sim                   | sim               |
|                             |                       |                   |

As larvas de simulídeos não selecionam microalgas, mas, sim, ingerem-nas tanto planctônicas como fixas, assim como unicelulares e filamentosas.



-26-

PERSPECTIVAS DO USO DO <u>Bacillus</u> thuringiensis var. <u>israelensis</u> NO CONTROLE DE BORRACHUDOS NO BRASIL

Carlos Fernando S. de Andrade\*

Os produtos biológicos à base do sorotipo H-14 de <u>Bacillus thuringi</u>ensis vem sendo avaliados para o controle de Borrachudos, dentro de um projeto maior na UNICAMP, para a implantação do Manejo Integrado de mosquitos.

Nossos estudos visam a determinação da susceptibilidade das diferentes espécies, e o comportamento das aplicações em riachos com diferentes características. Até o momento, as espécies estudadas tem apresentado tempos letais media nos entre 120 e 200 minutos, para dosagens variando entre 2.500 a 10.000 UIP/1; uma susceptibilidade pouco menor do que a encontrada para os culicídeos.

Em riachos rápidos, de fundo pedregoso, águas limpas e vazão próxima a 13 m³/min., as aplicações tendem a "descer" mais, atuando eficientemente até cer ca de 900 m. Nos riachos mais lentos estudados, com águas turvas, fundo arenoso e vazão próxima a 6 m³/min., a eficiência manteve-se boa até cerca de 600 m. Estes parâmetros foram determinados por bioensaios com larvas de IVº estadio de <u>Culex</u> quinquefasciatus como indicadoras.

As características de seletividade, eficiência, disponibilidade no mercado de várias formulações somado aos nossos ensaios e aos registros de sucesso em ambientes semelhantes ao nosso, fazem do <u>B.t.</u> var. <u>israelensis</u> um excelente com ponente no manejo de borrachudos no Brasil.

<sup>\*</sup> Biologo, Professor Assistente do Departamento de Zoologia/IB da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Cx.P. 6109 C.E.P. 13.083 Campinas - SP



### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-27-

Avaliação em condições naturais de três formulações de concentrado emulcionável de <u>Bacillus thuringiensis</u> var. <u>israelensis (H-14)</u> para controle de Simulí deos no Litoral Norte do Estado de São Paulo.

C.J.P.C. Araújo-Coutinho<sup>1</sup> L.A. Lacey<sup>2</sup>

Visando avaliar a eficácia de três formulações comerciais de Bacillus thu ringiensis (H-14) contra Simulium pertinax, foram realizados testes em 24 criadouros escolhidos ao acaso nos municípios de Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela.

As formulações utilizadas foram Bactimos (Bioken Lab.), Teknar (Zoocon Lab.) e Vectobac (Abbot Lab.), aplicadas na concentração de 10 mg/litro para 1 minuto de aplicação, através de regadores previamente calibrados.

Para determinar a eficácia abaixo do Ponto de Tratamento, com mortalidade acima de 80%, foram colocadas cordas de nylon (30xlcm) como substratos artificiais em vários pontos de criadouro. Os substratos foram dispostos em número de 10 por ponto, 10 dias antes do tratamento para possibilitar a colonização.

Momentos antes do tratamento foram retirados 50% dos substratos e 48 hs. após os 50% restantes. Os substratos foram enviados para laboratório em álcool a 70%, as larvas contadas e calculado o porcentual de Mortalidade por Ponto.

Pode-se observar grande semelhança de eficácia entre os três produtos, sen do que em rios pequenos (vazão de 0,3 10m³/min.) obtiveram 80% de mortalidade de 100 a 300m abaixo do Ponto de tratamento; rios médios (vazão de 10 45m³/min.) de 500 a 800m e em rios grandes (vazão 45m³/min) de 1.000 a 1.500m. Outro fator observado foi a grande correlação existente entre a vazão do rio e a eficácia, isto é, quanto maior a vazão, maior a distância alcançada.

As variações observadas na eficácia dos Produtos podem ser creditadas às características físicas dos criadouros, visto que locais com pequena profundidade ou águas muito lentas, a precipitação do produto se torna acentuada, diminuindo a distância com mortalidade efetiva.

<sup>1</sup>Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) Rua Paula Soura, 166 - São Paulo - SP

Vector Biology and Control Project 1611 N. Kent ST, Suite 503 - Arlington, VA 22209 - USA



### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05500 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4965 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-28-

I° SEMINĀRIO SOBRE: VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

Dia 02 de julho de 1986 - às 14:00 horas.

Local: Anfiteatro "B" do Setor Didático

Departamento de Parasitologia - USP

Edificio Biomédicas II

#### PALESTRA

EPIDEMIOLOGIA DO DENGUE E DA FEBRE AMARELA

Profa. Dra. Lygia Bush Iversson DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA Faculdade de Saúde Pública Universidade de São Paulo



-29-

#### ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA FEBRE AMARELA E DO DENGUE

Lygia Busch Iversson\*

4444

4

4

1

2

-

9

A partir de uma primeira indagação sobre a conduta profilática a ser adotada no controle ou, se possível, eliminação da febre amarela e do dengue, analisaram-se, de forma comparativa para as duas doenças, os aspectos de maior relevância para orientar o raciocínio e a decisão em relação ao assunto:

- 1. Conhecimento dos elementos da cadeia do processo infeccioso e dos ciclos de transmissão dos agentes etiológicos dessas moléstias: macaco-vetor-homem, homem-vetor-homem, mosquito-mosquito.
- 2. Patogenia em primatas não humanos para melhor entendimento do período de transmissibilidade, sintomatologia e gravidade da infecção.
- 3. Evolução histórica da ocorrência dessas arboviroses no Continente Americano, especialmente no Brasil e grupos de risco.
- 4. Fatores de natureza socio-econômica urbanização crescente, comunicação mais frequente e mais rápida entre as regiões e desativação de medidas de controle dos vetores, que têm atuado na incidência e disseminação dessas arboviroses.
- 5. Comportamento dos vetores conhecidos, silvestres e urbanos. Variabilidade geográfica na capacidade de infecção de um mesmo vetor. Nesse sentido discutiram-se os resultados de trabalho experimental realizado por Aitken e colaboradores comparando 24 populações de <u>Aedes aegypti</u> provenientes da Asia, África, Américas Central e do Sul, as quais mostraram significante diferença na habilidade de se infectar oralmente com vírus da febre amarela.
  - 6. Imunoprofilaxia disponível e em fase de investigação.
- 7. Participação da população na adoção e manutenção, fora de períodos epidêmicos, de medidas de controle do Ae. aegypti.
  - 8. Recente identificação do Aedes albopictus em áreas rurais do país.

<sup>\*</sup>Docente do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Av. Dr. Arnaldo, 715, São Paulo, SP., cep.: 01255.



# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas Departamento de Parasitologia

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

-30-

#### SESSÃO TÉCNICA III

DIA 03 DE JULHO DE 1986 - DAS 8:00 ÀS 12:00 HORAS

PRESIDENTE DE MESA: DR. DOMINGOS BAGGIO

TEMA GERAL: "ARTRÓPODOS CAUSADORES DIRETOS DE DOENÇAS AO HOMEM"

#### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

- 8:30 ÁCAROS DE POEIRA DOMICILIAR E ALERGIAS RESPIRATÓRIAS.\*

  Relatores: Dr. José Jorge Neto (FMUSP)

  Dr. Francisco Arruda Azevedo Sampaio

  (Universidade Mackenzie).
- 9:00 ESCABIOSE: PANORAMA ATUAL DA IMUNOPATOLOGIA E DA EPIDEMIO-LOGIA DA ESCABIOSE HUMANA.\* Relator: Dr. Evandro Rivitti (FMUSP).
- 10:00 ÁCAROS ENCONTRADOS ASSOCIADOS A DERMATITES ATÓPICAS NO HOMEM.

  Relatores: Dr. Domingos Baggio (ICB/USP)

  Dr. Júlio Croce

  (Clinica de Alergia e Imunopatologia, HCUSP).
- 10:15 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO <u>DEMODEX FOLLICULORUM</u> (Simon, 1842)
  NO HOMEM, NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
  Relator: Dra. Maria José Galvão
  (Universidade Metodista, Piracicaba, SP).
- 11:00 DEMODICOSE EM ANIMAIS DOMÉSTICOS.\*

  Relator: Dr. Carlos Eduardo Larsson

  (FMVZ/USP).
- 11:15 DERMATITES CAUSADAS NO HOMEM PELO <u>CHEYLETUS</u> <u>MALACCENSIS</u>
  (Oudemans, 1903). (Acari, Actenida).

  Relatores: Dr. Júlio Croce
  (Clínica de Alergia e Imunopatologia HCUSP)
  Dr. Domingos Baggio (ICB/USP).





### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05500 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4865 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4211

Departamento de Parasitologia

-31-

11:30 - ESTUDO DE MANIFESTAÇÕES ALÉRGICAS POR PÊLOS URTICANTES DE "ARANHAS CARANGUEIJEIRAS" COMO MOLÉSTIA OCUPACIONAL.
Relator: Dr. Fábio F. M. Castro
(Clínica de Alergia e Imunopatologia, HCUSP).

11:45 - RELAÇÃO ENTRE GORRAÇÃO DE CÔMODOS COM CARPETES E A ECOLOGIA
DOS ÁCAROS DE POEIRA DOMICILIAR.
Relator: Dr. Martti Anton Antila
(FMUMC, SP).



-32-

ACAROS ENCONTRADOS ASSOCIADOS A DERMATITES ATÓPICAS NO HOMEM

Baggio, D. & Croce, J.- Deptº Alergias e Imunopatol. do H.C. USP

Durante o período entre novembro de 1978 e junho de 1980, foram examinados clinicamente 760 pacientes portadores de le - sões atópicas, na Clínica de Alergias. Sistemáticamente em cada paciente procediamos a um raspado descamatório das lesões, e o material foi examinado ao microscópio, em preparações com meio de Hoyr's aquecido.

Do total de casos examinados, 95 apresentaram uma ou mais formas de acarianos, jovens ou adultos, alguns até mesmo de mais de uma espécie biológica. Esses encontros de acarianos, es tão relacionados na ordem de frequência de casos, no quadro abaixo:

Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1897): 37 - 38,04 Tarsonemus graharius Linquist, 1972 9.47 8 -8,42 Sarcoptes sacabiei (De Geer, 1778) Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778) 8,42 8 -7 -7,36 Demodex foliculorum Simon, 1842 6 -6,31 Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 Blomia tropicalis Brosnwjik, Cook & Oshima, 1973 5 -5,26 Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) 5 -5,26 5 -5,26 Caloglyphus berlesei (Michael, 1903) Aleuroglyphus ovatus (Troupeau, 1878) 2 -2,10 2 -2,10 Listrophoridae sp. Canestrini, 1892 1.05 Chortoglyphus arcuautus (Troupeau, 1879)

Com excessão dos S. scabiei e do D. foliculorum, ambas especies de ácaros ectoparasitos do homem e de alguns animais domesticos, freqientemente encontrados na dermatologia clínica, e que são reconhecidos internacionalmente como agentes de dermatites no homem, os demais, apesar de citados com frequência ultimamente na literatura médica como causadores de dermatites no homem e em animais domesticos, são pouco considerados pelos clínicos e imunologistas. Estes nossos encontros desses acaros associdados a lesões de atopia cutanea no homem, nos levam a concluir que, mesmo ocasionais, seriam êles os agentes de sensibilização desses individuos, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente de trabalho, onde os ácaros por força de boa ecologia, obtem boas condições de colonização ambiental.



-33-

2

2

2

2

9999

and and and a

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO Demodex folliculorum (SIMON, 1842) NO HOMEM, NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.

MARIA JOSÉ GALVÃO e GUACYRA AP. PRANDI, Biomédicas da Universidade Metodista de Piracicaba, SP.

O acaro D. folliculorum, descoberto por SIMON (1842), e posteriormente classificado por NICOLET (1855) como da familia De modicidae (habitante do folículo pilo sebaceo) (ORRU, et al 1972; ROTH, 1979; LIU et al 1982; TANDON, et al 1980), tem sido estudado por varios pesquisadores sugerindo uma possível relação do acaro com lesões foliculares por hipersensibilidade ou por ser o acaro o transportador de bactérias para o interior do folículo possibili tando infecções secundárias (GROSSHAN, et al 1974; ANDREWS; et al 1976; HATI, et al 1979; CROSTI et al 1983; VARITTI, et al 1983). Neste presente estudo, tentamos relacionar o acaro D. folliculorum como sendo o possível causador das afecções da acne.

O metodo de coleta utilizado foi uma adaptação feita por Prandi (1981), para obter apenas os ácaros do interior do folículo pilo sebpaceo. Foram recrutados 70 individuos sendo que 50 em 1981, dos quais todos possuiam pele oleosa porém, não eram todos que apresentavam a acne. Destes 50 individuos, 32 mulheres e 18 homens com idades entre 14 e 60 anos foram observados os seguintes dados: a) Individuos infestados com o ácaro - 48%; b) individuos a presentando acne e com ácaro - 36%; c) individuos sem acne mas infestados com o ácaro - 12%; d) individuos não apresentando acne e sem o ácaro - 40%; e) individuos apresentando acne e sem o ácaro - 40%; e) individuos apresentando acne e sem o ácaro - 40%; e) individuos apresentando acne e sem o ácaro - 12%.

Os outros 20 indivíduos, foram examinados em 1986 e to dos apresentavam acne; 14 homens e 6 mulheres com idades entre 14 e 30 anos, e foram observados os seguintes dados: a) Indivíduos ifestados com o ácaro - 85%; b) individuos sem o ácaro - 15%.

Com todos os dados acima pudemos concluir o seguinte:

- O acaro Demodex spp., aparece com frequência em individuos possuidores do quadro da acne.
- Pele com seborréia possibilita a proliferação do Demodex spp., e a maior probabilidade do indíviduo ter a acne.



THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

-34-

DERMATITIS CAUSADAS NO HOMEM PELO Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 - (Acari : Actinedida).

Croce, J. & Baggio, D. - Clin. Alergias e Imunopat. HC-USP.

Oito cassos clínicos, seis crianças menores de 11 anos e dois adultos, foram observados na clínica de alergias e constatada a presença de lesões cutáneas, com desenvolvimento de papula eritematosa e vesiculosa, localisadas em vários pontos da superficie corporea, especialmente nas regiões gluteas, cintura, faces posterior e internas das coxas, pernas e braços.

Essas lesões apareciam sempre nos períodos do dia em que essas pessõas, permaneciam por longo tempo sentadas em poltronas de tecido de algodão ou em tapetes de fibra, a noitinha, em geral assistindo a programas de video. Um prurido intenso precedia sempre o aparecimento da lesão, sem aparecimento de eritema e tendiam a cicatrização das pequenas ulceras, num prazo de cinco a oito dias, permanecendo no local por longo tempo, uma mancha pigmentar escura que persistia por vários mêses.

O exame microscópico de raspados dessas lesões na sua fase aguda, demonstravam formas larvárias e ninfais de ácaro pertencente a espécie Cheyletus malaccensis Oudemans, 1903 (Acari:Actinedida).

Em poeira coletada por aspiração, em filtro de cambraia, sobras as poltronas e tapetes dos locais habituais desses individuos, encontravam-se numerosas formas jovens e adultas dessa especie de acariano e grandes quantidades de outras especies de acarianos contaminantes de ambientes domésticos.

A literatura internacional relata até o prezente, cerca de duas desenas de casos semelhantes, encontrados por varios auto res, nos EE.UU., Japão, Italia, Belgica, Suiça, Suecia e AlemanhaOOcidental, cases esses, todos ocorrendo no homem e em animais domésticos, com a produção da mesma sintomatologia por nos encontrada em nossos csos. Trata-se sem duvida de casos de para sitismo temporário do acaro, na sua forma jovem, em um hospedei ro que não o seu específico, pois suas formas adultas são tidas como predadoras de outros ácaros do grupo dos Acarida, contaminantes comuns de poeira domiciliar e de ambientes onde temos alimentos armazendos, silos, celeiros, palha, feno, capim seco e mesmo flores secas.

and the second of the second o



-35-

ESTUDOS DE MANIFESTAÇÕES ALÉRGICAS POR PÊLOS URTICANTES DE "ARANHAS CARANGUEJERAS", COMO MOLESTIA OCUPACIONAL.

Castro, F.F.M. - Deptº Alergia e Imunopatol. do Hosp. Clin. USP.

Temse verificado reações provocadas pelo contacto ou inação de "pêlos urticantes" das aranhas "caranguejeras", em indivíduos que as manipula em laboratório. O mecanismo pelo qual essas
manifestações clínicas se processam, tem sido atribuido unicamente
a uma ação mecânico-inflamatória. Reações locais discretas surgem
logo aos primeiros contactos todavia, há um recrudescimento dos
sintomas após período de cerca de um ano e meio, o que sugere um
período de sensibilização característico das reações de hipersensibilidade. As principais manifestações clínicas apresentadas foram: erupções cutâneas discretas, prurido e hiperemia ocular, pru
rido nasal, espirros, urticária e angioedema.

Fizemos um estudo clinico-laboratorial de 10 individuos que manipulam esses artropodos em laboratório, todos do sexo femi nino, pertencentes ao setor de artropodos peçonhentos, do Institu to Butantan de São Paulo, com o objetivo de comprovar o envolvimen to de um mecanismo de hipersensibilidade. O estudo constituiu-se de uma análise dos dados de anamnese, testes cutâneos imediatos, dosagem de IgE total e IgE específico, através da técnica de enzimaimunoensaio. Encontramos testes cutâneos fortemente positivos e altos niveis de IgE específico em tres pacientes que coincidentemente apresentavam as queixas mais importantes. Em uma outra pa\_ ciente encontramos niveis altos de IgE total e específico, mas com testes cutâneos negativos e sintomatologia muito discreta o que sugere um possível mecanismo bloqueador. Devemos ressaltar a partir de nosso estudo, a importância da utilização de material de proteção adequado para a manipulação dessas aranhas em laboratorio e tambem as prespectivas no trattamento com imunoterapia especifica.



-36-

"RELAÇÃO ENTRE GORRAÇÃO DE COMODOS COM CARPETES E A ECOLOGIA DOS ÁCAROS DA POEIRA DOMICILIAR".

MARTTI ANTON ANTILA, Médico Alergologista da FMUMC, SP.

2

2

2

9999

Pesquisas recentes tem demonstrado que o carpete po de até levar vantagem sobre o chão de tábuas ou tacos de madeira, em casa de indivíduos alérgicos. Isto decorre do fato de que em pisos lisos e duros uma corrente de ar de l a 3 m/s consegue levan tar a poeira deste piso, enquanto nos carpetes é necessário que a corrente de ar seja de 4,5 a 5,5 m/s. Além disso, o carpete por sua configuração de fibras perpendiculares não forma "habitat" ade quado aos ácaros (principal alérgeno encontrado na poeira domiciliar). Outros fatores, tais como a adesividade maior de partículas de poeira ao carpete, o tornam um piso que não deve ser desa conselhado a pessoa alérgica, desde que se sigam certos cuidados na sua instalação e manutenção.



## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (01) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-37-

#### SESSÃO TÉCNICA IV

DIA 03 DE JULHO DE 1986 - DAS 14:00 AS 16:00 HORAS

PRESIDENTE DE MESA: DR. PEDRO MARCOS LINARDI

TEMA GERAL: "ECTOPARASITAS: - PIOLHOS E PULGAS"

#### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

- 14:00 PEDICULUS CAPITIS. PREVALÊNCIA E CONTROLE EM BELO HORIZONTE, MG.
  Relator: Dr. Pedro Marcos Linardi
  (Departamento de Parasitologia, ICB/UFMG).
- 14:20 ECTOPARASITOS DE ROEDORES EM BELO HORIZONTE, MG.
  Relator: Dr. Pedro Marcos Linardi
  (Departamento de Parasitologia, ICB/UFMG).
- 14:40 PULGAS: BIOLOGIA, ECOLOGIA E CRIAÇÃO MASSAL Relator: Dr. Antônio Augusto Mendes Maia (Departamento de Parasitologia, ICB/USP).
- 15:00 DERMATITE ALÉRGICA POR PICADA DE PULGAS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS EM SÃO PAULO.\*
  Relator: Dr. Carlos Eduardo Larsson
  (FMVZ/USP).
- 15:15 PRURI GO DE HEBRA: PREVALÊNCIA E TRATAMENTO NO ESTADO DE SAO PAULO.\*
  Relator: Dr. Júlio Croce
  (Clínica de Alergia e Imunopatologia, HCUSP).
- 15:30 PULGAS: PERSPECTIVAS DE CONTROLE INTEGRADO EM ÁREAS URBANAS.
  Relator: Dra. Celuta H. Machado Paganelli
  (ICB/USP).



#### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONEI (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-38-

15:45 - OBSERVAÇÕES SOBRE O METOPRENE (IGR) NO CONTROLE DE PULGAS EM AMBIENTE DOMISSANITÁRIO NO RIO DE JANEIRO.\*

Relator: Dra. Ana Cristina Sã

(INSETISAN-SERVITOX Inseticidas Ltda. Rio de Janeiro, RJ).

16:00 - TUNG TASE: PROPOSTA PARA UMA METODOLOGIA DE CONTROLE.

Relator: Dr. Ricardo Soares Matias

(Serviço de Controle de Vetores, Secretaria da

Saude e Meio Ambiente, Porto Alegre, RS).

16:20 - TUN GIASE: EPIDEMIOLOGIA DA INFESTAÇÃO.

Relator: Dr. Ricardo Soares Matias

(Serviço de Controle de Vetores, Secretaria da

Saude e Meio Ambiente, Porto Alegre, RS).



-39-

Pediculus capitis: PREVALÊNCIA E CONTROLE EM BELO HORIZONTE, MG.

Pedro Marcos Linardi\*, Departamento de Parasitologia do ICB/UFMG.

2

2

2

2

2

Nos ultimos 15 anos temos assistido ao recrudescimento da pediculose em quase todo o mundo e isso poderia ser atribuído a diminuição dos hábitos de higiene, ao aumento do contato entre as pessoas em ambientes propícios a propagação e a resistência do piolho de cabeça aos medicamentos até então utilizados. Em Belo Horizonte, MG, a disseminação do ectoparasito está sendo constatada não apenas diretamen te pela frequência de surtos entre escolares, mas também, indiretamente, pela comercialização crescente de piolhicidas e pentes-finos nas drogarias e farmácias, bem como pela ocorrência de acidentes provocados por automedicação (excessiva, incorreta, tóxica), sendo que alguns desses fatais.

Para determinação da prevalência da pediculose na população de Belo Horizonte, o Dept? de Parasitologia do ICB/UFMG implementou, juntamente com o Dept? de Controle de Zoonoses da PBH um programa de ação em duas fases, visando obter subsídios para posterior controle de piolhos.

A primeira fase consistiu no estudo de amostras de cabelos recolhidas do chão de barbearias e similares, uma vez que as lêndeas são ovipostas aderidas junto à base dos cabelos, garantindo consequentemente, uma estimativa rāpida, embora grosseira da infestação. Assim, em 35 Kg de cabelo recolhido, foi possível admitir uma prevalência média de 5 a 10% para a pediculose nesta população.

Numa segunda fase foram recolhidos dados junto à população escolar da rede municipal de ensino (105.000 estudantes, 104 estabelecimentos) através de um questionário contendo 12 quesitos básicos sobre o piolho e pediculose, higiene pessoal e doméstica, coabitação, promiscuidade e domicílio. Tais dados estão sendo analisados.

\* Bolsista do CNPq, Trabalho realizado com auxilio da FINEP.



-40-

ECTOPARASITOS DE ROEDORES EM BELO HORIZONTE, MG.

Pedro Marcos Linardi\*, Departamento de Parasitologia do ICB/UFMG.

Entre os insetos que são duplamente parasitos e hematofagos, as ordens Siphonaptera e Anoplura ocupam posição de destaque pelo fato de a hematofagia ser realizada por ambos os sexos e a maioria das espécies de pulgas e a totalidade das espécies de piolhos permanecerem sobre o hospedeiro, apos o repasto sanguíneo. To davia, enquanto a maior parte das espécies de pulgas são ecléticas em relação aos seus hospedeiros roedores, os piolhos apresentam marcada preferência alimentar e especificidade de hospedeiro. Assim, infecções exclusivas de determinados roedores seriam veiculadas tanto por pulgas (Tnypanosoma Lewisi). como por piolhos ou mesmo ácaros (Hepatozoon muris), mas aquelas que chegam até o homem (antropozoono ses) seriam realizadas exclusivamente por pulgas (Yersinia pestis, Richettsia mooseri, Hymenolepis spp), representando, portanto, este grupo, maior significado epidemiológico. Consequentemente, os indices pulicidianos têm se constituído num valioso instrumento para estimativas de infecção pestosa e de tifo murino.

Hā vārios anos vimos atuando na linha de ectoparasitos de roedores observando os intercâmbios entre pulgas de roedores sinantrópicos e silvestres, no sentido de estabelecer uma vigilância complementar para peste bubônica, através da interpretação dos îndices pulicidianos globais e específicos. A determinação de tais îndices em roedores urbanos é uma tarefa que temos realizado rotineiramente, em conjunto com o Dept? de Controle de Zoonoses da PBH, de modo a fornecer subsídios para campanhas de profilaxia dirigidas a épocas mais ajustadas tornando, desta forma, o custo operacional mais reduzido. Em algumas ocasiões chegamos a observar índices pulicidianos acima dos valores limites ou críticos, tradicionalmente admitidos por diversos autores, em todo o mundo: outubro 1980, setembro 1982).

Na area de parasitologia as pulgas têm sido estudadas não apenas como um fim (ectoparasitos), mas sobretudo como um meio (vetores) e alguns registros de tripanosomatideos, vermes tilenquideos e larvas cisticercoides de cestodeos têm sido por nos noticiadas nos últimos anos.

\* Bolsista do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno logico).



#### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-41-

#### PULGAS: BIOLOGIA, ECOLOGIA E CRIAÇÃO MASSAL

ANTONIO AUGUSTO MENDES MAIA

Com o objetivo de criar em massa pulgas em labo ratório, para o preparo de antigenos utilizados no diagnóstico e hi posensibilização do homem e animais alérgicos a picada destes insetos, foi estudada a biologia de Ctenocephalides felis e Ctenocepha lides canis.

Ovos obtidos de cães naturalmente infestados for ram mantidos em estufa a temperatura de 23°C e umidade relativa do ar de 65%. A emergência de adultos ocorreu em torno de 31 dias após a incubação dos ovos, sendo 82,4% da espécie Ctenocephalides felis e 17,6% Ctenocephalides canis; destas espécies 79,4% eram fêmeas e 20,6% machos.

Apesar do indice de umidade ser considerado bai xo, foi possível a obtenção de grandes quantidades de adultos das duas espécies.

<sup>\*</sup> Prof.Assistente do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Av. Prof. Lineu Prestes, 1374 - São Paulo - SP.



-42-

PULGAS. PERSPECTIVAS DE CONTROLE INTEGRADO EM ÁREAS URBANAS.

Celuta Helena Paganelli\*

O combate às pulgas através de tratamento isolado do ambiente ou do enimal tem trazido resultados pouco satisfatórios e, às vezes até prejudiciais aos animais. Inúmeros inseticidas (carbamatos, organofosforados, piretroides) têm sido utilizados nas formas de pós, aerossóis, xampus e coleiras, com resultados ineficientes quendo usados sem critério. Em muitos casos, as pulgas de caes e gatos têm apresentado resistência à maioria desses produtos, tornando muito difícil seu controle. As reinfestações com pulgas ocorrem dentro de um curto período de tempo, a menos que um controle extensivo seja feito. O tratamento simultâneo do hospedeiro e ambiente oferece maiores chances para um controle rápido e econômico do que separadamente.

Para que o tratamento seja efetivo é necessário conhecer os hábitos do animel e seus cantos favoritos, para que todos os locais de criação de pulgas sejam atingidos pelo inseticida, incluindo áreas internas e externas da casa. A higiene do ambiente também é muito importante no controle das pulgas, evitando-se o acúmulo de pó, detritos e pêlos, onde elas se desenvolvem.

Visando um programa de controle integrado de pulgas foi feito um tratamento em 6 casas, ll caes e 2 gatos. Sobre o animal foi aplicado um aerossol à base de diclorvós e fenitrotion, com efeito residual curto (1-2 semanas), e no ambiente, um aerossol à base de iodofenfós e diclorvós, de efeito mais prolongado (1-1,5 mês). Foram feitas observações semanais durante dois meses, sen do as pulgas adultas contadas sobre os animais, os quais receberam tratamento a cada 1-2 semanas. Para verificação dos níveis de infestação da casa, coletouse, com um aspirador, o pó dos ambientes por onde o animal circulava. No laboratório, o pó era triado e feita a contagem de larvas e adultos. O tratamento simultâneo do ambiente e animal apresentou resultados altamente positivos enquanto durou o efeito do produto.

Recentemente, a descoberta de reguladores de crescimento de insetos (IGR) trouxe uma nova dimensão para o controle de pulgas, impedindo que as larvas de pulga atinjam o estado adulto. Alguns estudos estão sendo iniciados com esses produtos (methoprene), em dosés muito diluídas (ppm, ppb), sem riscos de toxidez para o animal e para o homem. No futuro, o uso conjugado de reguladores de crescimento de insetos e um adulticida oferecerá um controle seguro e eficaz, especialmente quando a resistência aos inseticidas existentes vem crescendo seriamente.

<sup>\*</sup> Departemento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biomédicas, USP. Caixa Postal, 4365 - 01000 São Paulo, SP.



-43-

#### TUNGTASE: PROPOSTA PARA UMA METODOLOGIA DE CONTROLE

Ricardo Soares Matias Salzano José Barreto de Oliveira

とうとう

andananananan

A tungiase é uma ectoparasitose causada pela Tunga

penetrans (Linné,1758) Jarocki 1838. Seus primeiros registros se devem a Gonzalo F. de

Oviedo y Valdes (1526) o qual relata que a tungiase ficou conhecida dos espanhois quando

Cristovão Colombo aportou em Guadahani em 12/10/1492. Posteriormente novas citações fo
ram surgindo, entre outras as de Piso (1684), Sloane (1725), Atkins (1734), Wintersotton

(1803), Rengger (1832), Faust & Maxwell (1930), Cooper (1966), Reiss (1966), Lewis (1972)

Bell (1979).

É uma importante ectoparasitose comprometendo severamente o hospedeiro, determinando neste, desde uma simples irritação localizada até gangrena gasosa com amputação, tétano e mesmo óbito, além de ser porta de entrada para diversas infecções secundárias.

Na medida em que determinada enfermidade é considerada como um importante agravo à saúde o passo seguinte é adotar-se medidas que vizem seu controle a níveis aceitáveis, uma vêz que a extinção do problema é quase que impossível. Desde que se adote a decisão de organizar um programa de luta antivetorial é fundamental um planejamento adequado à si tuação em particular. A organização do programa não pode ser feito sem um conhecimento de todos os dados e sem uma certa dose de espírito imaginativo o que leva à adoção de um ensaio piloto cujos resultados servirão de base para o planejamento da atividade operativa e administrativa e a previsão de recursos necessários conforme coloca o Comite de Expertos da Organização Mundial de Saúde em Inseticidas (1975). Assim sendo desenvolvemos um plamo piloto na Vila Cohab-C, Gravataí, Rio Grande do Sul, a partir do qual propomos um programa de controle químico e físico com a participação da comunidade e Prefeitura a nível de ambiente e portadores. É um plano flexível a fim de permitir a adaptação periódica deste aos eventuais avanços técnicos e às mudanças das condições do local onde o programa será desen volvido.

<sup>\*</sup>Médico Veterinário, \*\*Engenheiro Agrononomo - Serviço de Controle de Vetores, Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. R. Andradas 1438, 5° andar, cj. 54/56, Gal. Chaves Farcelos Porto Alegre, Rio Grande do Sul.



-44-

#### TUNGÎASE: EPIDEMIOLOGIA DA INFESTAÇÃO

Ricardo Soares Matias

Segundo Kloetzel (1973) "... o impacto de uma enfermidade não se expressa somente por frias cifras de mortalidade, mas é um fehômeno de acentuada complexidade, traduzido por uma variedade de parâmetros estendendo-se desde a má qualidade de vida, até a invalidez medida por critérios mais objetivos, como a incapacidade para o trabalho diário".

As estatísticas de morbidade são importantes uma vêz que permitem determinar a incidência e prevalência de doenças, invalidez e traumatismos em uma população, constituindo-se em valiosa fonte de informação para o estudo de numerosos problemas.

As informações existentes sobre surtos de tungíase são raras. Quando muito, sabemos informalmente de um ou outro caso, principalmente na área urbana. Mais como curiosidade do que uma constatação científica. Na realidade pouco ou nada se discutiu sobre este problema nestes cinco séculos de seu conhecimento. Alia-se a isto as informações existentes: antigas e carentes de detalhes.

Fazendo uso de estatísticas de morbidade através de um Inquérito Epidemiológico Domiciliar avaliamos a prevalência da tungíase nos municípios de Gravataí e Rio Grande em nosso estado, fazendo ainda, referências quanto ao tipo de solo, condições sócio-econômicas, condições de saneamento e outras, discordando em muitos pontos, com as referências existentes. Entre estes temos: 82,62% de pessoas infestadas na Vila Santa Rosa, 81,36% no Profilurb I, 71,29% no Profilurb II e 39,94% na Morada do Vale II.

Todas estas informações fazem parte dos primeiros relatos existentes sobre surto de tungiase em nosso estado, e que podemos considerar como uma situação epidêmica.

<sup>\*</sup>Médico Veterinário do Serviço de Controle de Vetores, Secretaria da Saúde e Meio Ambiente, R. dos Andradas 1438, cj. 54/56, Gal. Chaves Barcelos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.



#### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONE: (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-45-

#### SESSÃO TÉCNICA V

DIA 04 DE JULHO DE 1986 - DAS 8:00 ÀS 12 HORAS

PRESIDENTE DE MESA: DR. JOSÉ HENRIQUE GUIMARÃES

TEMA GERAL: "MOSCAS SINANTRÓPICAS"

#### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

8:00 - Problemas ocasionados por moscas sinantrópicas no Estado de São Paulo.

Relator: Dr. José Henrique Guimarães (ICB/USP).

88:10 - MANEJO DA RESISTÊNCIA EM MOSCA DOMÉSTICA.

Relator: Dr. Izone França Corrêa (Ciba-Geigy, São Paulo, SP).

8:40 - DIPTEROS MUSCÓIDES (Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae e Sarcophagidae) EM VAZADOURO A CÉU ABERTO, ATERRO SANITÁRIO E USINA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO DOMÉSTICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ.
Relator: Dra. Sandra Mara P. Queiroz (SUREHMA, PR).

9:00 - MA NEJO DE <u>Musca domestica</u> em Áreas de deposição de vinhoto no Estado de São Paulo. Relator: Dr. José Henrique Guimarães (ICB/USP)

10:00 - CHLOROPIDAE, BIOLOGIA E ECOLOGIA E SEU PROVÁVEL ENVOLVIMENTO NA TRANSMISSÃO DE PATÓGENOS.

Mesa Redonda: Dr. Amaury Dal Fabbro (SUCEN, Ribeirão Preto);
Dr. Oswaldo Monteiro de Barros (Serviço de Oftalmologia Sanitária, Inst. Saúde, Ribeirão Preto); Dra. Celuta Paganelli (Departamento de Parasitologia - ICB/USP); Dr. Gutenberg Mello Rocha, (Departamentos: Parasitologia, Microbiologia e Imunologia - Faculdade de Medicina/Ribeirão Preto, SP).



-46-

PROBLEMAS OCASIONADOS POR MOSCAS SINANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

José Henrique Guimarães\*

As várias espécies de moscas sinantrópicas encontradas no interior de residências, estábulos, granjas, mercados, abatedouros, feiras-livres, etc., representam grande ameaça à saúde huma na e animal por serem vetores de germes de doenças como a disenteria, poliomielite, febre tifoide, etc..

No estado de São Paulo, os problemas mais sérios foram associados com as seguintes espécies:

2

2

2

<u>Musca domestica</u> (Linnaeus). Mosca doméstica. Especie cosmopolita, eusinantropica, endófila. Constitui sério problema em aviários, lixões e areas de deposição de vinhoto.

Stomoxys calcitrans (Linnaeus). Mosca dos estábulos. Espécie secundariamente cosmopolita, endófila, simbovina, de considerável importância veterinaria. Tal espécie é hematófaga, atacando de preferência, bovinos, caninos, suínos, equinos, etc.. No sul do país, o esterco de aves acumulado nos aviários ou usados como adubo orgânico representa o mais importante substrato para o desenvolvimento desta espécie; já no nordeste, o residuo de beneficiamento do sisal é o principal substrato.

Chrysomya (Robineau-Desvoidy). Três espécies do gênero Chrysomya R. D. originalmente restritas ao Velho Mundo, C.putoria (Wiedemann), C.albiceps (Wiedemann) e C.megacephala (Fabricius) foram recentemente introduzidas no Brasil. Tais espécies têm sido encontradas em grande número nos centros urbanos de varias cidades do sudeste brasileiro, pousando em produtos expostos nas feiras-livres (peixe, víscera, frango, etc.). Reproduzem-se em grande número em granjas avícolas, lixões, pocilga, abatedouros, etc.. Os substratos mais importantes para o desenvolvimento destas espécies foram os seguintes:

de

<sup>\*</sup> Médico Veterinário. Prof. Assistente Doutor do Departamento Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.



-47-

)

)

3

2

)

- C.megacephala Fabricius. É a espécie mais comum nas áreas urbanas, visitando feiras-livres. Nos lixões das áreas metropolitanas é a espécie mais abundante do gênero, e considerada superior à Musca domestica em relação a transmissão de doenças en téricas.
- <u>C.putoria</u> (Wiedemann). Espécie encontrada com mais frequência nas áreas rurais do país, estabelecendo-se preferencialmente, em aviários e abatedouros de aves, sendo pouco frequente em lixões.
- <u>C.albiceps</u> (Wiedemann). Ocorre com relativa frequência em áreas urbanas, visitando lixo doméstico, juntamente com <u>C. megacephala</u>. Tem sido observada visitando carcaças de pequenos animais em terrenos baldios. No Brasil tal espécie foi registrada como causadora de miíase cutânea secundária em ovinos e em bezerros.

<sup>\*</sup>Médico Veterinário. Prof. Assistente Doutor do Departamento Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.



#### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-48-

#### MANEJO DA RESISTÊNCIA EM MOSCA DOMESTICA

55555555

3

3

9

)

)

うううう

うううううううう

55555555555

Izone F. Corrêa

Estudo junto às principais áreas de produção de ovos em São Paulo, demonstrou um alto grau de resistência em M. domestica aos inseticidas de uso corrente.

Segundo os principais autores, este fenomeno ocorre por selação de indivíduos naturalmente resistentes, ou através de uma ou várias mutações. A aplicação de doses sub-letais pode causar resistência por adaptação à droga, assim como o uso anterior de drogas de estruturas químicas semelhantes, podem determinar o aparecimento de resistência cruzada.

No seu mecanismo bioquímico, incluem-se aqueles de natureza metabólica (desintoxicação), hidrólise, oxidação, colinesterase alterada e mesmo bloqueio da entrada do inseticida.

Do ponto de vista genético, admite-se que a resistência em M. domestica é controlada por poucos genes:

- um para diminuição do produto
- três para modificações a nível do alvo de ação do inseticida
- um para a resistência metabólica

O manejo da resistência se baseia na aplicação de uma série de medidas que visam evitar o aparecimento ou diminuir a evolução de linhagens de moscas resistentes.

Entre as varias estratégias sugeridas, a Ciba-Geigy recomenda aquela conhecida como de moderação e multiplo ataque, baseada em três pontos:

- a) aplicação moderada de inseticidas e a intervalos mais longos
- b) aplicação de 2 ou mais produtos de composição química e modos de ação diferentes
- c) o uso de inseticidas seletivos para larvas de mosca, de modo a proteger os parasitoides de moscas e predadores de larvas - preservação do controle biológico.

Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Ciba-Geigy Química S.A.



-49-

DÍPTEROS MUSCÓIDES (CALLIPHORIDAE, MUSCIDAE, FANNIIDAE e SARCOPHAGIDAE), EM VAZA-DOURO A CÉU ABERTO, ATERRO SANITÁRIO E USINA DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO DO-MÉSTICO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, PARANÁ.

QUEIROZ, S.M.P. (SUREHMA); CARVALHO, C.J.B. (UFPr.); GUIMARÃES, J.H. (USP).

Foram realizadas 52 coletas de adultos quinzenalmente de julho de 1981 a julho de 1983 no vazadouro de resíduos sólidos domésticos no Município de São José dos Pinhais, num total de 12.440 exemplares. Em julho de 1982 foi criado no mesmo mu nicípio um aterro sanitário e foram realizadas mais 25 coletas quinzenais até julho de 1983 num total de 1.335 exemplares. A armadilha utilizada foi descrita ' por Ferreira (1978), (Rev.Brasil.Biol. 38 (2):445-54) e foi usada carcaça de camarão como isca. Complementando o trabalho, foram executadas 24 coletas de larvas, nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho e dezembro de 1985 e janeiro, fevereiro e março de 1986, no aterro sanitário de resíduos sólidos domésticos e usina de compostagem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, num total de 7.312 espécimes no primeiro biótopo de 3.450 no segundo. Estas amostragens consistiram na coleta de um quilo de resíduos que era levado ao laboratório onde se procedia a preparação, identificação e análise das larvas. Algumas destas, foram mantidas no laboratório, até a emergência do adulto para confirmação da identificação. Foram coletadas 17 espécies de Calliphoridae, Muscidae e Fanniidae; 1) C.albiceps (L-A); 2) C.putoria (L-A); 3) C.megacephala (L-A); 4) P.cuprina (L); 5) P.eximia (L-A); 6) Schlorogaster (L-A); 7) H.nicholsoni (L-A); 8) M.maculipennis (A); 9) M.domestica (L-A); 10) M.stabulans (L-A); 11) O.aenescens (A); 12) O.chalcogas ter (L-A); 13) S.nudiseta (A); 14) Fannia spp. (A); 15) F.cannicularis (L); 16) F. obscurinevis (A); 17) F. scalaris (L). As 15 espécies de adultos capturados no vazadouro a ceu aberto foram: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 16; no aterro sanitário foram coletadas 14 espécies de adultos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 e do estudo de larvas foram os seguintes os resulta dos: aterro sanitário 9 espécies: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15 e 17 e na usina de com postagem, também 9 espécies: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Sarcophagidae somente foram coletados espécimes adultos.

3

2

9

L = Larva

A = Adulto



#### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE, PRIMEIRO SEMINÁRIO

-50-

MANEJO DE <u>MUSCA DOMESTICA</u> EM ÁREAS DE DEPOSIÇÃO DE VINHOTO NO ESTADO DE SÃO PAULO.

José Henrique Guimarães \*

2

A indústria do álcool em dinâmica expansão no Estado de São Paulo, tem determinado sérios problemas sanitários em relação à proliferação de mosca doméstica, que se cria em grande abundância no vinhoto ou vinhaça, principal resíduo da fabricação de álcool.

Nos últimos anos no Estado de São Paulo, tem crescido o interesse pelo destino dado a esse resíduo, em virtude principal mente da constatação de seu valor com fertilizante orgânico na lavoura de cana-de-açúcar (Buralli & Guimarães, 1985). A produção de um litro de álcool gera em média quinze litros de vinhoto. A deposição do vinhoto no solo, prática agrícola que se generalizou nos canaviais do Estado de São Paulo, pode resolver por um lado o problema da poluição das coleções hídricas pela descarga do vinhoto, por outro lado está gerando uma outra forma de poluição ambiental a proliferação de moscas, particularmente Musca domestica.

Embora se disponha na literatura científica, de escassas referências a um problema que existe há pelo menos sete anos no Brasil, pode-se notar a partir de 1981 a concientização crescente das populações urbanas em relação a este problema. Algumas usinas têm-se preocupado com o controle de elevada população de moscas que freqüenta nos meses de verão as instalações das mesmas, especial mente durante as operações de acondicionamento do açúcar. As tentativas de controle nas usinas que se ocuparam do problema têm sido tímidas em função de dois fatores:

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor. Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.



### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-51-

- custo elevado dos inseticidas e equipamentos junto à ineficácia da maioria dos larvicidas no meio solo/vinhaça
- 2) risco de alterar o controle biológico da broca da cana onde se utiliza inimigos naturais (vespas, moscas).

Mesmo que a utilização de inseticidas se mostrasse eficaz, teríamos de enfrentar o problema do desenvolvimento de formas resistentes aos inseticidas. Buralli & Guimarães, (loc. cit.), utilizaram-se da mistura Cal a 3,18% acrescida de Bórax a 0,35%. Essa mistura foi aplicada à razão de cinco litros por m², em intervalos de 10 a 18 dias utilizando-se uma bomba acoplada a um caminhão. A aplicação sistemática da mistura Cal/Bórax reduziu a densidade de moscas na totalidade dos criadouros, mantendo-os em níveis baixos por longo período de tempo.

<sup>\*</sup> Professor Assistente Doutor, Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.



#### UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Ciências Biomédicas

CIDADE UNIVERSITÁRIA - CEP 05508 SÃO PAULO, SP - BRASIL CAIXA POSTAL, 4365 - CEP 01000 TELEFONEI (011) 210-4311

Departamento de Parasitologia

-52-

#### SESSAO TECNICA VI

DIA 04 DE JULHO DE 1986 - DAS 14:00 ÀS 16:00 HORAS

PRESIDENTE DE MESA: DRA. NECIRA MARIA DOS SANTOS HARMANI

TEMA SERAL: "CULICIDEOS"

#### PROGRAMAÇÃO DA SESSÃO

- 14:00 SOBRE A OCORRÊNCIA DE CULICÍDEOS EM RECIPIENTES ARTIFICIAIS

  NO ESTADO DE SÃO PAULO.

  Relator: Dra. Rosa Maria Tubaki

  (SUCEN, São Paulo, SP).
- 14:20 CONTROLE BIOLÓGICO DE LARVAS E DE PUPAS DE MOSQUITOS, ATRA

  VÉS DO PEIXE-DO-PARAÍSO, MACROPODUS OPERCULARIS.

  Relator: Dr. Eduardo Cunha Farias (ICB/USP)

  apresentado por Dr. Pedro Jureidini (CETESB, SP).
- 14:40 O AGUAPÉ E SUA IMPLICAÇÃO AMBIENTAL.

  Relator: Dr. Samuel Murgel Branco

  (CETESB, SP).
- 15:00 CONTROLE DE <u>CULEX</u> NA CIDADE DE SÃO PAULO.

  Relator: Dra. Necira Maria dos Santos Harmani

  (Centro de Controle de Zoonoses, PMSP).
- 15:20 BIOENSAIO COM PIRETRÓIDE (Deltametrina: K-Othrine, C.E. 25 g/l) COM LARVICIDA DE CULICÍDEOS.
  Relator: Dr.Ricardo Soares Matias
  (Serviço de Controle de Vetores, SSMA, Porto Alegre, RS).
- 15: 00 REPELENTES NATURAIS PARA MOSQUITOS URBANOS.

  Relatores: Dra. Celuta H. Machado Paganelli (ICB/USP)

  Miriam Izumi Seto (ICB/USP).
- 16:00 ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO:

  Dr. Milton Santos de Campos

  Dr. José Henrique Guimarães.



## VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-53-

SOBRE A OCORRÊNCIA DE CULICÍDEOS EM RECIPIENTES ARTIFICIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Rosa Maria Tubaki\*
Ronaldo G. Pereira Junior\*
Eloísa Machado Fernandes\*
João Teixeira da Cunha\*

3

----

555555

3

)

3

A presença do vetor da febre amarela Aedes (Ste.) aegypti foi assinalada no Estado de São Paulo, sido feito um levantamento de formas imaturas pela SUCEN no periodo de 15 de abril a 30 de maio de 1985 para conhecimento da ção do vetor. Foram pesquisados todos recipientes artificiais tidos como criadouros prováveis de Ae. aegypti: pneus, peças tambores, latas, vasos, garrafas e outros tipos. As larvas foram co álcool letadas com rede de malha fina e colocadas em frascos com 70%. Foi estabelecido o nº de 5 amostras porimóvel e o número maxi mo de 20 larvas por amostra. Este material foi analisado por amos 76.205 tragem sistemática; tendo sido examinadas 10% do total larvas. As espécies encontradas foram: Ae. aegypti, Ae.fluviatilis, An. argyritarsis, Ps. cingulata, Cx. corniger, Cx. declarator, Cx. dolosus, Cx. nigripalpus, Cx. mollis, Cx. quinquefasciatus Li. durhami, Toxorhynchites sp e Culex (Lutzia) bigoti.

O levantamento visou determinar outras espécies de culicídeos associadas com Ae. aegypti e avaliar sua importância como vetoras potenciais na transmissão de arboviroses.

<sup>\*</sup>Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) - Rua Paula Souza, 166, Luz - São Paulo - SP. CEP 01027.



#### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE, PRIMEIRO SEMINÁRIO

-54-

CONTROLE BIOLÓGICO DE LARVAS E PUPAS DE MOSQUITOS, ATRAVÉS
DO PEIXE-DO-PARAÍSO, Macropodus opercularis

Eduardo Cunha Farias (1) José da Conceição Neto (2) Márcia Jones da Costa (3) Ottone Fermino Motter (4)

2

2

3

O uso sistemático de inseticidas, principalmente o BHC e o DDT, no combate aos mosquitos, induz ao aparecimento de linhagens resistentes, de difícil controle sanitário. Alem disto, os inseticidas poluem o ambiente, induzindo ao desequilíbrio ecológico. Com o propósito de controlar biologicamente as populações de mosquitos da bacia hidrográfica no município de São Paulo, foram realizados uma série de experimentos visando a introdução de uma espécie éxótica de peixe larvofago, denominado "peixe-do-paraíso" (Macropodus opercularis).

Os dados obtidos sugerem que essa especie de peixe poderá contribuir eficazmente no controle de mosquitos durante a fase aquática de seus ciclos vitais. No entanto, mais estudos deverão ser realizados com a finalidade de determinar as reais possibilidades de utilização dessa espécie no controle biológico, bem como as possíveis implicações ecológicas resultantes de sua introdução em nosso ambiente aquático.

<sup>(1)</sup> Professor Livre-docente do Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

<sup>(2)</sup> Analista microbiológico da Diretoria de Pesquisa da CETESB.

<sup>(3)</sup> Médica Veterinária encarregada da Seção de Controle de Vetores do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária da Secretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo.

<sup>(4)</sup> Biólogo da Diretoria de Pesquisa da CETESB.



### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-55-

#### O AGUAPÉ E SUA IMPLICAÇÃO AMBIENTAL

Prof. Samuel Murgel Branco\*

Foram feitas considerações sobre a origem dessa planta tropical e sua disseminação por todo o mundo. Condições ecológicas que favorecem o seu desenvolvimento, como represamento e eutrofização dos rios.

Problemas causados pelo aguapé em rios e represas. Dificuldades à navegação. Problemas às turbinas geradoras de energia. Assoreamento de represas. Transpiração excessiva e perdas de água por abertura das comportas para eliminação das plantas (Ex. represa da CESP em Americana). Suporte e abrigo para desenvolvimento de mosquitos e caramujos.

O papel dos aguapes na depuração dos esgotos. Equivo cos quanto à sua função depuradora e a construção de lagoas para remoção de matéria orgânica - problemas originados pela falta de oxigênio. Sua verdadeira aplicação em tratamento terciário, para remoção de nutrientes. Problemas na coleta, transporte e processamento do aguape para geração de biogás ou outras utilizações. A experiência da ELETROSUL em Guaira.

<sup>\*</sup>Diretor de Pesquisa, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - CEP-05459 - S.P.



### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-56-

#### CONTROLE DE CULEX NA CIDADE DE SÃO PAULO

Necira Maria dos Santos Harmani\*

Uma das preocupações no estabelecimento de um programa de controle de <u>Culex</u> no Município de São Paulo é manter a níveis controláveis as infestações de mosquitos possíveis de transmitir doenças e incômodos à população, atravês de técnicas especializadas.

A execução desta atividade é desenvolvida pela Secretaria de Higiene e Saúde (Centro de Controle de Zoonoses); e a Secretaria das Administrações Regionais (as Administrações Regionais). Para tanto o Município de São Paulo é dividido em áreas administrativas, as Administrações Regionais, que no Setor de Saúde possui uma equipe para realizar este trabalho onde, após um levantamento dos criadouros, é realizado o controle larvário com a aplicação de larvicida nos focos, e o controle de meio ambiente através de aterros, drenagens, roçagens e limpezas nos criadouros. O centro de Controle de Zoonoses desenvolve a investigação de focos nas Administrações Regionais; o controle de adultos atraves da fumigação - FOG; a vigilância entomologica com a instalação de armadilhas New Jersey e a identificação destes insetos capturados, e toda a parte educativa junto à população e às escolas da rede municipal.

<sup>\*</sup>Médica Veterinária do CCZ-PMSP.



### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-57-

--------

500

3

3

3

BIOENSAIO COM PIRETRÔIDE (DELTAMETRINA: K-OTHRINE C.E. 25 g/1) COMO LARVICIDA DE CULICIDEOS
Ricardo Soares Matias

O objetivo deste experimento é o de consequirmos a menor dose capaz de uma DL no menor tempo, uma vêz que o resultado será aplicado em nossas atividades rotineiras de controle.

A crientação do trabalho foi em relação aos procedimentos para determinar a susceptibilidade ou a resistência das larvas de mosquitos aos inseticidas, Série de Informe Técnicos nº 443 da Organização Mundial da Saúde, com algumas modificações.

Como este produto vem muito concentrado dificultaria, posteriormente, o trabalho de rotina para o controle a campo. Assim, desenvolvemos este ensaio já tentando uma metodologia que minimizasse este problema. Desta forma fizemos o trabalho a partir de uma solução mão mais diluida, ou seja, a 0,25 ppm, da qual tiramos volumes definidos a fim de obtermos, no final, quatro concentrações diferentes nos criadouros.

As medianas do tempo necessario para 100% de mortalidade foram de 35', 47', 644' e 713' para as concentrações, respectivamente, de: 0,01 ppm; 0,0075 ppm; 0,002 ppm e 0,0005 ppm.

Apesar de alguns controles apresentarem mortalidade entre 5% e 20% não foi necessário corrigir com a fórmula de Abbott porque se procurou uma mortalidade de 100% no teste.

Mico Veterinário do Serviço de Controle de Vetores da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiento. B, dos Andradas 1438, Cj, 54/56, Gal. Chaves Barcelos, Porto Alegre, Rio Grande



#### VETORES URBANOS E ANIMAIS SINANTROPICOS

BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONTROLE. PRIMEIRO SEMINÁRIO

-58-

REPELENTES NATURAIS PARA MOSQUITOS URBANOS.

Celuta Helena Paganelli\*
Miriam Izumi Seto\*

A ocorrência de problemas de saúde em algumas pessoas causados por repelentes contra mosquitos usualmente encontrados no mercado, levou-nos à utilização de substâncias naturais atóxicas como uma alternativa.

Dentre as substâncias utilizades como repelentes naturais contra mosquitos temos o óleo de <u>Eucalyptus citriodora</u>, eucaliptol ou cineol, cânfora, óleo de capim limão (<u>Cymbopogon citratus</u>), óleo de sassafrás (<u>Sassafras officinalis</u>), tendo, contudo, o óleo de citronela de <u>Cymbopogon nardus</u> e <u>C. winterianus</u> apresentado melhor eficiência nos trabalhos realizados por outros autores.

O óleo de citronela é utilizado como aromatizante e<mark>m p</mark>rodutos de limpeza, higiene, cosméticos e como repelente tópico.

Como repelente ambiental empregamos o óleo de citronela misturado à parafina e apresentado em forma de velas que foram testadas na presença de 50 fêmeas nulíparas de Aedes fluviatilis, coletadas em forma de larva no Cemitério da Lapa, na cidade de São Paulo, e distribuídas equitativamente em duas gaiolas de 60 X 60 X 60 cm.

Em cada gaiola foi colocado um camundongo (Mus musculus) imobilizado em um envelope de tela de arame. Em uma das gaiolas foi colocada a vela com essência (Gaiola Teste) e na outra, a vela sem essência (Gaiola Controle). Em seguida, foi observado de 5 em 5 minutos o número de mosquitos que pousavam e/ou tentavam sugar o camundongo, durante 4 horas. Os resultados obtidos nos mostraram forte indicação do seu poder de repelência ao Aedes fluviatilis. Entretanto, esses resultados devem ser ratificados por outros testes que estão sendo preparados e realizados para esta e outras espécies de Culicidae de zona urbana.

Departamento de Parasitologia, Instituto de Ciências Biomédicas, USP.

Caixa Postal, 4365 - 01000 São Paulo, SP

# URBANICA E ANIMATS SINANTELLA

88-

THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

Marine State of State

The state of the s

